

\$8.00

Director General: Carlos Ramírez

elindependiente.mx

Lunes 27 de Mayo de 2024

contacto@elindependiente.mx

Número 567

## LOS *APAPACHOS* DE CARLOS SALINAS A HÉCTOR AGUILAR CAMÍN Y *NEXOS*

Contratos, pagos fuera de normas presupuestales, cheques como pruebas y las revelaciones de Salinas sobre los dineros al escritor y a la empresa Nexos; son los apapachos que Camín tiene asegurados si Xóchitl Gálvez Ruiz gana las elecciones

Por Miguel Badillo / Oficio de papel ► 12 - 14



**INDICADOR POLÍTICO SECCIÓN ESPECIAL PALACIO NACIONAL 2024** 





**AGENDA CONFIDENCIAL Entre "intelectuales"** y "científicos" te veas

Por Luis Soto ► 5



**OPINIÓN** 

Aguilar Camín y el 'círculo rojo"

Por Pablo Cabañas Díaz ► 3

extrañan. (Fotos: Especiales) ► 12 -15

#### UN CANDIDATO ÚNICO

Por Jorge Torres Góngora ► 11

PANORAMA POLÍTICO DE CARA A LAS ELECCIONES DE 2024 Por Marcos Marín Amezcua ► 9

MÉXICO: PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL DESARROLLO Por Rafael Abascal y Macías ► 10

LA JOROBA

Quedó aclarado el supuesto "incesto" de Lolita Cortés

Por Addis Tuñón ► 24



**INDICADOR POLÍTICO EN DICIEMBRE 1995:** 

**CONTRATOS DE RAÚL SALINAS DE GORTARI Y PRONASOL A NEXOS**, **ENCUESTAS Y ESTUDIOS; Y QUEJAS DEL PRD POR JUEGO SALINISTA** 

Por Carlos Ramírez ► 15

2024, EN RECTA FINAL **CON LA PEOR OLA DE VIOLENCIA POLITICA** 

Por José Vilchis Guerrero ► 7





AVANZA EN ARIZONA, **LA PEOR LEY** ANTIMIGRATORIA

**EXGOBERNADOR DE MORELOS, SERGIO "N",** PRESO POR VIOLENCIA FAMILIAR

PALACIO NACIONAL 2024

EN LA RECTA FINAL<mark>, C</mark>LAUDIA AVENTAJA **EN PREFERENCIAS ELECTORALES** 

CASI 60 HERIDOS AL CAER DOS LONAS EN CIERRE **DE CAMPAÑAS DE MORENA, EN EDOMEX** 

Escriben: Samuel Schmidt, Alejandro Lelo de Larrea, Rodolfo Aceves y Rosy Ramales

EMPELOTAD®S.

**JUEGA COMO LOS GRANDES EN EMPELOTADOS.MX** 

DE EDAD JUEGA RESPONSABLEMENTE CON EL PRINCIPAL PROPOSITO DE ENTRETENIMIENTO ESPARCIMIENTO. CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES



#### Diario de Campaña

#### Foto del día



#### » Al punto:

La última esperanza de la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz se localiza en la existencia de un voto oculto, es decir, votantes que no han definido su voto o que dicen que lo harían por un candidato y en realidad lo harán por otro. Este modelo del voto oculto ocurrió en el México del sistema político y la estructura electoral subdesarrollada y presidencialista, pero en la actualidad los votantes no tienen razones para ocultar su voto. En este sentido, la afirmación de la opositora sobre el voto oculto es un reconocimiento de que el voto formal que están adelantando las encuestas es el que va a prevalecer el domingo 2 de junio y que el voto oculto no tiene razones para existir.



#### » Digo..., es pregunta:

¿Será cierto que tampoco la llamada al voto útil tuvo efecto en el electorado porque la diferencia de votos no se cambia tan fácilmente?



#### » Para su agenda:

La lista de los 900 apoyos académicos de las comunidades culturales y sociales a favor de la candidata oficial Claudia Sheinbaum Pardo no mostró intelectuales conocidos, porque aquellos que formaron en los últimos años las comunidades culturales están opuestos al gobierno del presidente López Obrador. La lectura puede ser irrelevante. Inclusive, firmantes del apoyo a Gálvez Ruiz dijeron que su desplegado en realidad no modificará la tendencia de voto y que representó más bien una toma pública de posición frente al proceso electoral. La experiencia ha señalado que los intelectuales mexicanos de cualquier línea ideológica carecen de influencia política y social inclusive muchas veces son cuestionados entre sus propios seguidores.



Comediante fatuo, clasista e hipócrita

**José Ramón López Beltrán,** hijo del presidente López Obrador, al criticar al actor Eugenio Derbez

> FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS



#### El Viacrucis Migrante: viaje en tren de Tlaxcala a la Ciudad de México, en búsqueda de su destino final: Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

#### Teoría de la Conspiración

altan seis días para que se lleven a cabo las elecciones en México y estamos ante las campañas más violentas en la "historia democrática" en México. En el último ciclo electoral, en 2021, cuando los votantes de todo el país sufragaron para elegir a más de 19,900 cargos locales, al menos 32 candidatos fueron asesinados, según un estudio publicado por el Colegio de México.

De acuerdo con una investigación del New York Times publicada este sábado, el aumento de la violencia que afecta a México puede atribuirse en gran medida a grupos delictivos locales, según analistas de seguridad y funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes.

"La fractura de las grandes organizaciones criminales mexicanas ha originado bandas rivales que libran encarnizadas batallas por el poder y los territorios. En su afán de dominio, esos grupos delictivos han recurrido a la cooptación y la intimidación de las autoridades para ejercer control sobre las comunidades, en un intento de asegurarse protección, obtener información valiosa e incrementar sus operaciones.

"En parte, el aumento de la violencia también puede atribuirse a la magnitud de las elecciones y al gran número de candidatos: con más de 20, 000 cargos locales en juego y más de 600 a nivel federal, las elecciones de este año son las mayores de la historia de México.

"Es difícil determinar con exactitud por qué se ha atacado a determinados candidatos. Muchos de los asesinatos políticos del año pasado y de ciclos electorales previos siguen sin resolverse".

Pero el Times descubrió que hay sospechas de la implicación de grupos de delincuencia organizada en al menos 28 de los 36 asesinatos de candidatos en esta temporada de campaña, según declaraciones de las autoridades policiales locales, líderes de partidos y la cobertura informativa local. Para aumentar la sensación de terror, el objetivo no solo son los candidatos, sino también sus familiares: al menos 14 de ellos han sido asesinados en los últimos meses.

La tendencia habla de los objetivos de los grupos del crimen organizado que buscan convertirse en gobernantes de facto de las ciudades de todo México, sobre todo por razones económicas.

Comparta su opinión en: buzon@elindependiente.mx

### EL INDEPENDIENTE

#### Mtro. Manuel López Reyes Presidente del Consejo de Administración (manuel.lopez@elindependiente.mx)

Mtro. Carlos Ramírez Hernández Director General (carlosramirezh@elindependiente.mx)

Lic. José Luis Rojas Ramírez Director General Editorial (joseluis.rojas@elindependiente.mx)



#### MIEMBRO DE:



Lic. José Vilchis Guerrero, Jefe de Información (jvilchis1@yahoo.com)

#### Alejandro Lelo de Larrea Coordinador de sección CDMX (polanco.alejandro@gmail.com)

Ana Karina Sánchez López
Coordinadora de la Presidencia
(anakarina.sanchez@elindependiente.mx)
WhatsApp: 55-1058-6460

Editor responsable:
Carlos Javier Ramírez Hernández

Todos los artículos son responsabilidad de sus autores.
Reserva de derechos de uso exclusivo: 04-2022-011911175500-101
Certificado de Licitud y Contenido: 17476
Expediente:
CCPRI/3/TC/22/2138
PUBLICACIÓN EN EL PADRÓN DE MEDIOS IMPRESOS, fecha inicio: 14 Nov 2022
CERTIFICADO POR



www.elindependiente.mx contacto@elindependiente.mx buzon@elindependiente.mx redaccion@elindependiente.mx El Independiente: Diario publicado de lunes a viernes por Ediciones y Publicaciones Júpiter, S. A. de C. V. Domicilio: Av. Insurgentes 800, Piso 14 interior B, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100. CDMX, República Mexicana.

Impreso por: Prado Editores, SA de CV Domicilio: Calle Juan B. Garza, Número 404, Colonia Salvador Sánchez Colin, Toluca, Estado de México. CP 50150.

Distribución: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. Expendio Manuel Ramos. Domicilio: Calle Iturbide, número 25, colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

#### **OPINIÓN**



#### **AGUILAR CAMÍN Y EL "CÍRCULO ROJO"**

esta elechablan de democracia son los que apoyaron el fraude electoral de

Quienes en esta elección

hablan de democracia son

los que apoyaron el fraude

electoral de 1988, son los

intelectuales vinculados a las

revistas Vuelta y Nexos que

dieron su apoyo ideológico al

gobierno de Carlos Salinas de

Gortari. Desde el momento en

que resultó electo presidente

en las elecciones del 6 de julio

de 1988, Salinas, contó con

el apoyo de los intelectuales

vinculados a ambas revistas

que defendieron su elección

1988, son los intelectuales vinculados a las revistas Vuelta y Nexos que dieron su apoyo ideológico al fraude electoral por el que llegó a la presidencia Carlos Salinas de Gortari.

El director de la revista Nexos, Héctor Aguilar Camín en este sexenio repitió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía perdido el llamado "círculo rojo". "Este gobierno tiene totalmente perdido el pleito en lo que durante la época de Fox se llamaba el "círculo rojo, lo tiene totalmente perdido", por eso emplazó a un grupo de 250 intelectuales, entre académicos, escritores, historiadores, periodistas e integran-

tes de la comunidad artística, la mayoría de los cuales han sido críticos del gobierno federal, para que expresaran su respaldo a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Quienes en esta elección hablan de democracia son los que apoyaron el fraude electoral de 1988, son los intelectuales vinculados a las revistas Vuelta y Nexos que dieron su apoyo ideológico al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde el

momento en que resultó electo presidente en las elecciones del 6 de julio de 1988, Salinas, contó con el apoyo de los intelectuales vinculados a ambas revistas que defendieron su elección ante las sospechas de fraude realizadas por el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Clouthier, y de Cuauhtémoc Cárdenas.

Durante su campaña presidencial, los intelectuales afines a Salinas le prepararon una reunión en Tabasco, durante el discurso de Salinas, de manera simbólica, a su derecha estaba Enrique Krauze y a su izquierda Aquilar Camín.

La posición de Octavio Paz en contra de la línea editorial de La Jornada y de un buen sector de la población que desconocía las elecciones fue la de llamar a aceptar los resultados bajo la premisa de que, si bien había evidentes irregularidades, de allí a no considerar a Salinas como el ganador de la contienda, marcaba una gran diferencia. Según Paz, el sistema político mexicano de entonces estaba en una encrucijada, o consolidar un sistema de partidos o pasar a las contiendas que desconocían las elecciones cuando no les eran convenientes los resultados.

En 1988, Aguilar Camín se hacía eco de la opinión de Paz, al afirmar que debía terminarse con el "griterío y el inmediatismo" en este debate y llegar al equilibrio; llamaba a una transición pacífica, concertada e inteligente a la democracia. Enrique Krauze, en la misma dirección que Paz, es-

uienes en cribiría a favor de aceptar el resultado oficial de las elecciones para lograr la estabilidad anhelada en la construcción de la democracia, de este modo afirmaba en dos columnas que publicó los días siguientes a las de Paz, el 13 y 14 de agosto de 1988, bajo el título de "Oráculos de Tocqueville" en La Jornada: "Si sabemos consolidar en México lo mucho que se ha ganado, el 6 de julio puede ser todavía la fecha histórica de nuestro bautismo democrático".

> En septiembre de 1988 Salinas encomienda a Aguilar Camín, como director de la revista Nexos, para que reúna un equipo de académicos y de esta forma generar, según palabras de Gilberto Guevara Niebla, uno de los convocados y a la vez miembro de la revista, "muy rápidamente -en un plazo de ocho semanas- un reporte sintético y global del estado de la educación nacio-

nal, sus principales rezagos y, asimismo, anticipar los desafíos que se le presentan al sistema escolar en el futuro inmediato".

A tono con los tiempos, el grupo Vuelta no se quedó sin su participación en el gobierno que prometía una nueva era de modernización y liberalismo. El 7 de diciembre de 1988, seis días después de toma posesión presidencial, se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), posteriormente mejor conocido bajo el acró-

nimo de Conaculta, que se encargará del campo de la administración de la cultura, con una burocracia adicional y en la que queda incluido el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Conservatorio, la Dirección de Publicaciones, entre otras entidades del mundo cultural. En Conaculta, estaba firme la presencia de Octavio Paz y Héctor Aguilar Camín, también de Alejandro Rossi, José Luis Cuevas, Manuel Álvarez Bravo, Víctor Flores Olea, Hugo Hiriart, Ana Mérida, Rufino Tamayo, Alberto Dallal, Guillermo Tovar, Luis Ortiz Macedo y Silvio Zavala.

Enrique Florescano fue nombrado por el director del Conaculta, Víctor Flores Olea, Coordinador Nacional de Proyectos Históricos. Las comisiones tenían el poder sobre la asignación de las becas millonarias que el Estado suministraba a artistas en letras, música, danza, dramaturgia, artes plásticas y arquitectura, y que dividía en varias categorías. Las cabezas de Vuelta y Nexos en estas posiciones gozaban de una influencia adicional sobre el mundo cultural, en el apoyo para el inicio de las carreras artísticas de jóvenes creadores o la consagración de otros.



Foto: Archivo Cuartoscuro

#### INDICADOR POLÍTICO

POR CARLOS RAMÍREZ

#### INTELECTUALES: CAMÍN O CÓMO PAGAR COSTOS DE SU BIOGRAFÍA

ra hasta la decisión elemás mental de cualquier libro de polémicas políticas y más en asuntos intelectuales del poder: pu**blicitar** conflictos

de protagonistas que aparecen en el escenario como si hubieran nacido ese mismo día, pero teniendo en su currículum una larga lista de confrontaciones como parte del grupo que disputan el poder político.

El escritor Héctor Aguilar Camín ha acumulado desde 1992 evidencias de relaciones perversas con la élite gobernante priista, y lo más grave del asunto es que fue dejando pistas irregulares que llegaron a publicarse en su momento: todo el dinero que recibió de manera escandalosa del presidente Salinas de Gortari y que fue criticada en su

momento, con la circunstancia agravante de que el propio Salinas fue la fuente que distribuyó un paquete de evidencias presupuestales, copias de cheques y cartas personales del escritor suplicándole millones de pesos por cajas vacías en el grupo (A)Nexos.

La decisión de Salinas de liberar esos documentos estuvo motivada por aquella declaración de Camín a Jacobo Zabludovsky en Televisa en 1993, después de conocer la grabación de una conversación privada de Raúl Salinas de Gortari en la cárcel y su hermana Adriana, y el gesto de fuchi que hizo el intelectual para deslindarse de esa gentuza que era capaz de corromperse: la familia Salinas de Gortari.

De 1992 a la fecha, la columna Indicador Político ha llevado un registro minucioso de todas las trapacerías de Aguilar Camín y el grupo (A)Nexos, hoy aliado de Enrique Krauze y el grupo de la revista Letras Libres:

1.- Salinas fortaleció la alianza estratégica con el grupo de Camín a comienzos de 1992 y por ello destinó recursos públicos al Coloquio de Invierno de (A)Nexos que provocó la denuncia de Octavio Paz por manipulación presupuestal.

2.- A propuesta de Camín, el presidente Salinas de Gortari creó el canal 22 como un espacio para los intelectuales de (A)Nexos y Camín puso como director a José María Pérez gay, quien después se pasó al grupo de López Obrador.

3.- Camín convenció al presidente Salinas de hacerse cargo de la redefinición de la educación pública y ahí fue donde presupuestos millonarios de la SEP se le entregaron al grupo (A)Nexos para la propuesta educativa, con cheques ya conocidos y cartas de Camín suplicando de manera irregular que le pagaran ampliaciones presupuestales no comprobadas no autorizadas y que le adelantaran el pago total del contrato.

4.- A mediados de 1992, el presidente Salinas autorizó que el grupo (A)Nexos realizará una encuesta en Michoacán para fortalecer el juego político de Los Pinos, pero resultó que es encuesta ni siquiera se realizó sino se presentaron sus conclusiones. Este incidente provocó una carta abierta del perredista Arnaldo Córdova a Camín que la publica.



Foto: Cuartoscuro

De 1992 a la fecha, la

columna Indicador Político ha

llevado un registro minucioso

de todas las trapacerías de

Aguilar Camín y el grupo (A)

Nexos, hoy aliado de Enrique

Krauze y el grupo de la revista

**Letras Libres** 

sobre la maniobra política de la encuesta que adelantaba el triunfo del priista Villaseñor contra el perredista Cristóbal Arias. Córdova escribió una carta pública a Camín desnudando el juego salinista de poder por parte de (A)Nexos.

5.- En agosto de 1992, Indicador Político publicó las **pruebas** de que Camín estaba

cobrando un salario en el Instituto Nacional de Antropología e Historia sin realizar ningún servicio, lo que se habría convertido en una vulgar aviaduría que cobraba cada mes el chofer del intelectual.

6.- En 1992, también, la complicidad Salinas-Zedillo-Camín

provocó un severo conflicto con el Ejército porque el grupo (A)Nexos utilizó la parte del 68 para agredir a los militares por Tlatelolco. Los libros ya impresos tuvieron que ser destruidos. Camín estuvo en el **juego** del presidente Salinas para consolidar la precandidatura presidencial de Zedillo como secretario de educación.

7.- En 1994, el subcomandante Marcos borró del espacio intelectual-político a Camín y su grupo (A)Nexos con una carta que circuló profusamente señalando que los zapatistas no tenían que pedirle perdón a nadie y burlándose de que a lo mejor querían solicitarle el perdón de (A)Nexos "o a Galio", personaje de una novela de Camín.

8.- Camín colocó a sus incondicionales en la estructura del Pronasol de Salinas, entre ellos a Rolando Cordera Campos, un economista presuntamente socialista que llegó a convertirse en el locutor-analista del neoliberal Salinas y luego aterrizó como presidente del Consejo Consultivo de Pronasol, a cuyo organismo también perteneció Carlos Monsiváis cobrando un salario del Gobierno-Estado salinista.

9.- El 8 de diciembre de 1995, Indicador Político presentó **documentos** de contratos pagados por Raúl Salinas de Gortari al Centro de Investigación del grupo (A)Nexos, sobre todo nueve presuntos estudios realizados por Camín al Pronasol y **autorizados** directamente por Raúl Salinas de Gortari como director de evaluación del Pronasol. Camín creó una empresa **fantasma** y Arturo Cantú cobraba en su lugar.

10.- Y hay una larga larguísima lista de negocios y complicidades de Camín con el PRI de Salinas.

Política para dummies: como en actos delictivos, en política el que la hace la paga.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico



**OPINION** 

#### **OPINIÓN**

## MORENA ¿SE DEBILITÓ PARA LA RENOVACIÓN DE GUBERNATURAS?

Lo más revelador de las

encuestas es que Morena

no llega con la fuerza de

huracán a la renovación de

las gubernaturas y la jefatura

de gobierno de la Ciudad de

México, que le augure triunfos

con diferencias contundentes,

de dos a uno o tres a uno, en

la mayoría de las entidades

federativas con elección de

titular del Ejecutivo estatal.

Por Rosy Ramales\*

on apenas 4 años de haber obtenido el registro como partido político nacional, en el 2018 Morena irrumpió con fuerza en las elecciones de gobiernos locales; de nueve, ganó 5: El de la Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Morelos. En algunos casos en coalición con partidos aliados.

El PAN conservó Guanajuato y ganó en Puebla y Yucatán. Y el partido Movimiento Ciudadano ganó la gubernatura de Jalisco.

Posteriormente, tras la trágica muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso, Puebla queda en poder de Morena en elección extraordinaria.

Ahora parece que Morena no llega con tanta fuerza a las elecciones del próximo 2 de junio para la renovación de los gobiernos locales como para llevarse el carro completo, como podría esperar el partido guinda con todo el poder, la estructura y el financiamiento conseguido en seis años.

Sin embargo, diversas encuestas coinciden que Movimiento Ciudadano tiene posibilidades de retener Jalisco; y el PAN, Guanajuato en coalición con el PRI y el PRD.

Mientras, la competencia es cerrada entre la coalición morenista y la oposición PAN-PRI-PRD en Veracruz, Puebla, Morelos y Yucatán.

Donde Morena registra preferencia electoral holgada es en Chiapas y Tabasco. Y puntea en la Ciudad de México, aunque algunos estudios demoscópicos arrojan más puntaje para la coalición opositora y otros, revelan una competencia cerrada.

En fin, el electorado emitirá el resultado el próximo dos de junio. Porque, además, una cosa es la intención de voto, la preferencia, y otra cosa es que los electores acudan a votar y voten como lo declararon en las encuestas.

Lo más revelador de las encuestas es que Morena no llega con la fuerza de huracán a la renovación de las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que le augure triunfos con diferencias contundentes, de dos a uno o tres a uno, en la mayoría de las entidades federativas con elección de titular del Ejecutivo estatal.

Por el contrario, parece haberse debilitado o estancado. Aunque puede ganar más gubernaturas de las que reflejan las encuestas, pero si gana con resultados cerrados, los triunfos se van a judicializar y a decidir en los tribunales electorales; lo mismo en el caso de la oposición.

#### ¿INDEMNIZACIÓN?

El escenario que se derrumbó dejando 9 muertos y más de cien heridos, en San Pedro Garza García, Nuevo León, ocurrió en un acto de campaña de candidatos y candidatas del

> partido Movimiento Ciudadano: Jorge Álvarez Máynez, a la Presidencia de la República, y Lorenia Canavati, a la alcaldía de ese municipio; entre otros.

> Es decir, la tragedia ocurrió en el contexto de un mitin político-electoral, no de un acto de gobierno.

> Entonces, ¿por qué el gobierno de Nuevo León indemnizará a los familiares de las víctimas con un monto de 400 mil pe-

sos y ayudará económicamente a las personas lesionadas en tanto se recuperan, según anunció el gobernador Samuel García?

Lo que parece un buen gesto del mandatario también parece tener fines político-electorales: Quedar bien con la comunidad simpatizante de las candidaturas de Movimiento Ciudadano, partido político del mandatario; independientemente de la solidaridad humana.

En todo caso, la indemnización debería corresponder al partido político o a quienes organizaron el mitin político en el estadio de béisbol El Obispo, donde también se tenía prevista la presentación del grupo musical Bronco, de no ser por el lamentable accidente ocasionado por las condiciones meteorológicas, salvo que la investigación arroje también causas de negligencias humanas.

Evidentemente, Samuel García va a negar cualquier propósito político electoral en su generoso gesto. No obstante, un gobierno emanado de Movimiento Ciudadano no podía abandonar a las víctimas de una tragedia de tal magnitud, menos cuando la tragedia ocurre en la recta final de las campañas electorales.

\*rosyrama@hotmail.com



Claudia Sheinbaum se reunió en septiembre de 2023 con los gobernadores y gobernadoras de Morena. (Foto Cuartoscuro)

### **INMEDIATO**

Por Samuel Schmidt

uando uno lee en los libros de historia sobre la revolución industrial u otras revoluciones, parecería que el proceso fue tan rápido como el tiempo que se tardó en leer esas páginas.

Introdujeron la máquina de vapor y san se acabó. Al cabo que la máquina ahí ya estaba lista y seguramente el proceso para desarrollar sus aplicaciones fue rápido y de inmediato teníamos barcos, ferrocarriles e industrias impulsadas por esa fuerza.

La revolución francesa sucedió luego luego, que María Antonieta dijo que si no comen pan entonces que coman pastel (Qu'ils mangent de la brioche"). Vicente Fox dijo que Santa Claus no le llevaría nada a los niños que no coman pan y no pasó nada.

La revolución soviética sucedió un día en que Lenin llegó a Moscú y de inmediato masacraron a la familia del zar.

Más allá del sarcasmo, en realidad la mayoría de la gente no entiende los procesos, pero tiene la expectativa de que las cosas sucedan muy rápido.

Cuando las devaluaciones sucedían en Mé-

Las encuestas dicen que va

a ganar Claudia y no faltará

que el 3 de junio le reclamen

porque no ha lanzado el país

al "segundo piso" de la 4T; o

porque no ha expulsado del

país a AMLO, como a Calles.

Hay que darles el beneficio

de la duda, considerar

que toma tiempo armar la

tripulación que conduzca el

barco y mover el timón

xico, se ignoraba que el tiempo de ajuste entre importaciones e importaciones podía ser de meses, aunque para los viajeros tenía el impacto inmediato de encarecerles la moneda.

Cuando hay un cambio de gobierno, las ideas o propuestas del que llega pueden tomar mucho tiempo. Un ejemplo es la llegada de la derecha al gobierno israelí y su esfuerzo continuado por desmantelar el sistema de bienestar y justicia social que habían cons-

truido los izquierdistas a lo largo de las décadas, y recientemente le motivaron protestas semanales por más de un año.

La resistencia social es muy relativa. No siempre es toda la sociedad que se moviliza y actúa en contra de las acciones del gobierno; cuando se resiste, su capacidad de acción depende de la condición de las fuerzas sociales y los equilibrios de poder. Es distinta la capacidad de presión de los capitalistas que pueden desequilibrar las finanzas públicas, o la de los sindicatos que pueden paralizar al país.

Las fuerzas sociales pueden limitar los deseos de los gobiernos para que no avancen a la velocidad que ellos quisieran.

Milei en Argentina trató de desmantelar de inmediato mucho de lo que se había construido en el pasado, pero diversas fuerzas se lo impidieron.

En el gobierno de Salvador Allende en Chile, ciertos grupos de izquierda (MIR) se molestaron porque la "revolución" no caminaba con la velocidad que ellos querían, y sus acciones fueron utilizadas en parte por las fuerzas (de manera importante Estados Unidos) para debilitarlo y finalmente deponerlo y asesinarlo.

Los neoliberales en México tardaron casi una década en desmantelar aspectos importantes de la construcción de los regímenes posrevolucionarios y no pudieron privatizar el agua treinta años después de llegar al poder (algunos piensan que son más años).



López Obrador quiso desmantelar de inmediato el neoliberalismo, pero la realidad (doméstica e internacional) le mostró que tuvo que mantener la estructura fiscal y financiera. Políticamente su gran logró fue obligar a los grandes evasores a pagar impuestos, pero dentro del mismo marco fiscal. Algunos de esos empresarios eran apoyadores del viejo régimen y hay uno que diciéndose amigo del presidente sigue resistiéndose a pagar lo que debe, en parte porque ha podido manejar al sistema judicial y hasta logró que un ministro

> de la Suprema Corte lo proteja. Esa parte del Estado, AMLO no la pudo arreglar.

Hay en México cierta izquierda acomodaticia y confusa (apoyan a Xóchitl) con las mismas quejas que el MIR en Chile, aunque en México parece más bien tratarse de que no recibieron apapachos. Le dan la razón a Aguilar Camín que añora las expectativa\$\$\$ cumplidas de los intelectuales (Rosie dice que son intocables).

Las encuestas dicen que va a ganar Claudia y no faltará que el 3 de junio le reclamen porque no ha lanzado el país al "segundo piso" de la 4T; o porque no ha expulsado del país a AMLO, como a Calles.

No se puede determinar cuánto tiempo tomará equilibrar los quebrantos dejados por los neoliberales. En cuánto tiempo se eliminará la pobreza (este es un clamor optimista); en cuánto tiempo se reducirá la desigualdad; en cuánto tiempo habrá justicia, terminará la impunidad y el abuso del privilegio.

Las políticas que triunfan en la elección normalmente gozan de un bono político; la sociedad tolera decisiones fuertes, tal vez se calculó que el bono dura 100 días y por eso se piden cuentas después de ese plazo.

Hay que darles el beneficio de la duda, considerar que toma tiempo armar la tripulación que conduzca el barco y mover el timón.

La sociedad debe estar pendiente e impulsar aquello de la agenda que le conviene y parece pertinente y oponerse a lo que se juzga inconveniente.

Ningún gobierno debe tener intolerancia social total ni carta Blanca. Los gobiernos y la sociedad deben aprender a las formas y tiempos de la rendición de cuentas y actuar en consecuencia, sabiendo que nadie tiene una varita mágica y que en la política lo inmediato no existe.

#### **BRÚJULA PÚBLICA**

### LA TRANSFORMACIÓN

Luego vino la administración

del presidente Felipe Calderón

Hinojosa, en donde el sello

de la casa fue el aumento

desproporcionado de la

inseguridad, el desgaste de

las Fuerzas Armadas

Por Rodolfo Aceves Jiménez\*

ada administración de gobierno tiene una forma peculiar de gobernar, que lo caracteriza para la posteridad. La administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz se caracterizó por la creación de empresas públicas y políticas populistas. Esta administración comenzó a ver el esbozo del modelo neoliberal en el mundo, pero no alcanzó a prosperar su inclusión en nuestro país.

Mientras que las administraciones de José López Portillo y Miguel de la Madrid fueron etapas de crisis. En el primero, con la nacionalización de la banca, mientras que, con el segundo, crisis tras crisis económica.

Curiosamente fue en la administración de Miguel de la Madrid cuando se insti-

tucionalizó la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y la creación del concepto y las políticas públicas de seguridad nacional, la cual, fue absorbida por completo por las Fuerzas Armadas.

En la administración del presidente Carlos Salinas de Gor-

tari hubo un intento por impulsar al país al primer mundo, con la firma del Tratado de Libre Comercio, pero el retroceso democrático al que el país había estado sujeto y las políticas sociales, provocaron el estallido de la insurgencia en Chiapas.

Además, se creó el Instituto Federal Electoral, se adelgazó la estructura burocrática y la oposición comenzó a ganar terreno en el ámbito político, cuando el PAN ganó su primera gubernatura en el país. Al presidente Ernesto Zedillo le tocaron tiempos difíciles con la crisis de 1994, pero el sistema político mexicano ya estaba en decadencia, con un modelo político agotado y explotado en los últimos 60 años, el hilo se rompió por lo más delgado y el PRI no tuvo más remedio que entregar el poder en el 2000. Las esperanzas de cambio político, económico y social llegaron con Vicente Fox Quesada, pero poco a poco la desilusión salió a relucir, por las impericias de una administración mediocre y torpe.

Luego vino la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en donde el sello de la casa fue el aumento desproporcionado de la inseguridad, el desgaste de las Fuerzas Armadas.

La característica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue la corrupción y la continuación de la inseguridad, en el

que la primera no ha sido castigada y la segunda continua su permanencia sin poder ser erradicada.

Hoy la administración del presidente López Obrador ha intentado moralizar un país dominado por un sistema político viciado, en donde creció y se forjó; en

el que la 4T difícilmente podrá alcanzas sus propósitos en un sexenio y cuyo principal impulsor se dedica la mayor parte del tiempo a desprestigiar o descalificar a sus críticos, justo en medio de una de las peores crisis sociales, económicas y de seguridad, con escándalos de corrupción que ponen a prueba el talante de la transformación.

\*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com



Foto:Cuartoscuro



Foto: X / @Claudiashein

#### AGENDA CONFIDENCIAL

# POR LUIS SOTO @LUISSOTOAGENDA

## ENTRE "INTELECTUALES" Y "CIENTÍFICOS" TE VEAS

Qué diferencia existe entre los "intelectuales" que apoyan a Xóchitl Galvez y los "científicos grillos" que se pronuncian por Claudia Shein-

Otro que no es científico,

pero si "grillo", de

nombre Lorenzo, expresó:

"Estamos reunidos porque

queremos, intentaremos,

nos esforzaremos porque

ese proyecto, que ya está

en marcha, quizá cambie de

forma, pero el contenido no

puede, no debe cambiar"

baum? ¡Pues qué unos son 200 y otros 900!

Se apresuran a responder los analistas políticos bisoños. Qué a unos los apoya Carlos Salinas de Gortari y a otros Andrés Manuel Lopez Obrador, apuntan los observadores.

Qué los "científicos grillos" no son clasistas , ni racistas y mucho menos machistas, responde la científica Claudia.

Si es cierto, si es cierto, tercia un perso-

naje disfrazado de científico, pero qué siempre ha sido grillo, y qué dicen quienes le conocen qué es resentido político porque el doctor Ernesto Zedillo lo humilló cuando le dijo que "no curaba ni una gripe", y al qué los priistas no le dieron chance de participar como candidato presidencial por lo que "brincó" a MORENA.

Bueno, ese mero afirmó: "No representamos un grupo exclusivo, ni excluyente; somos un grupo inclusivo, plural, multidisciplinario que valoramos el saber, el talento y la creatividad en sus múltiples expresiones, y que compartimos el compromiso ineludible con los principios humanistas de nuestro proyecto de gobierno...

Dijo también que su único propósito, el de los "científicos grillos", es "llamar a la ciudadanía a votar el 2 de junio, en forma pacífica, libre, democrática, por el proyecto que dará continuidad a la transformación de la vida pública del país, con los ajustes necesarios que las circunstancias exigen".

Otro que no es científico, pero si "grillo", de nombre Lorenzo, expresó: "Estamos reunidos porque queremos, intentaremos, nos esforzaremos por que ese proyecto, que ya está en marcha, quizá cambie de forma, pero

el contenido no puede, no debe cambiar".

Un flautista, que según los malosos se parecía al de Hamelin, expresó que estaban con Claudia " por una convicción genuina que nada tiene que ver con elitismos, canonjías, oportunismos, clasismos, apapachos de Aguilar Camínes o cualquiera de los vicios que se

pudieran haber aquilatado y enquistado antes de 2018", lo que generó aplausos.

Ya encarrerado siguió tocando la flauta y entre pausa y pausa precisó:

"No estamos como en otras reuniones apoyando por conveniencia a una candidata X, apoyando hipócritamente su no proyecto de nación. A diferencia de

la falsedad de ellos ( los "intelectuales") cualquiera de nosotros invitaremos a la doctora Sheinbaum a nuestras casas con toda la confianza de que nunca dejaría pegado un chicle debajo de la mesa".

La "Señito Claudia" agradeció el apoyo de los multicitados, a quienes les dijo: "Nos une el anhelo de seguir construyendo un México democrático, justo, de libertades, soberano, libre de discriminación, de racismo, de clasismos... dejemos de trabajar para los indicadores macroeconómicos y trabajemos para que México siga siendo una potencia cultural y del bienestar, científica... la ciencia, la cultura, las artes, el conocimiento construyen un México más justo cuando se piensa en los demás y no en los privilegios".

Obnubilada por los "científicos grillos" remató: "Que quede claro y se escuche fuerte y lejos: la democracia no sólo no está en riesgo, sino que se fortalece con el proyecto que representamos, porque la defensa de la democracia nunca ha sido una reivindicación de la derecha". Entre "intelectuales" y "científicos grillos" te veas.

## Palacionacional 2024



#### LIDERAZGO DE SHEINBAUM A 6 DÍAS DEL 2 DE JUNIO

Por José Vilchis Guerrero

n la recta final del proceso electoral 2024, de Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz, y Jorge Álvarez Máynez, este 26 de mayo llevaron a cabo cierres de campaña en diferentes partes del país: Gálvez, primero en Puebla, luego en Zinacantán, Chiapas; en Coatzacoalcos, Veracruz y en Cuernavaca, Morelos. Sheinbaum tuvo eventos en territorios de Puebla, Veracruz y cierre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y otro en Mérida, Yucatán. mientras que Álvarez Máynez estuvo en Colima.

A seis días de la jornada electoral del 2 de junio, las encuestas perfilan el liderazgo de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, con una diferencia significativa con el segundo lugar que ocupa su adversaria Xóchitl Gálvez Ruiz, de



Foto: Foto Cuartoscuro

Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, que va en un lejano tercer lugar.

Así lo manifiesta la Encuesta de Encuestas de Polls.MX, que ubica a Sheinbaum Pardo a la cabeza de la contienda electoral con una ventaja de 22 puntos porcentuales por encima de su adversaria, Gálvez Ruiz. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México mantiene el 53% de las preferencias electorales, y en segundo lugar Gálvez Ruiz, con el 31% de las intenciones de voto, y Álvarez Máynez, con el 14% de las preferencias. Este último sostiene que ya rebasó a la ex senadora panista.

De acuerdo a la plataforma de Polls.Mx, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México mantiene el liderazgo desde que inició la campaña que está por culminar. Las cifras muestran una disputa electoral sobre todo entre las dos candidatas, mientras que en un distante tercer lugar se ubica Álvarez Máynez.

No obstante, los puntos a favor del primer lugar de Sheinbaum se han consolidado en las últimas semanas conforme se acerca la fecha de las elecciones y se observa que los esfuerzos de campaña de Gálvez Ruiz no fueron suficientes para acortar la distancia en las preferencias del electorado.

De acuerdo con un análisis de Polls.Mx, Sheinbaum Pardo ha visto una disminución en sus preferencias electorales durante los dos últimos meses de la campaña presidencial, puesto que la aspirante de Morena inició la campaña con 66% de intención de voto, que se ha disminuido a 53%.

De los 13 puntos que perdió Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez capitalizó un incremento leve en las preferencias electorales al pasar del 28% al 30% y después al 31%, tres de los puntos perdidos por la puntera, pero el aumento de las preferencias a su favor no ha sido suficiente para Gálvez Ruiz para alcanzar a su competidora.

Mientras tanto Jorge Álvarez Máynez se ha posicionado como el candidato que ha logrado el mayor crecimiento de las preferencias según se refleja en la Encuesta de Encuestas de Polls. Mx pues Álvarez Máynez comenzó su campaña con el 4% de las preferencias, pero ha remontado en las últimas semanas un notable ascenso al llegar al 14%, lo que equivale a un incremento de 10 puntos porcentuales de los que perdió Sheinbaum Pardo.

Las muestras que se toman por medio de las casas encuestadoras no representan el total de integrantes del padrón electoral nacional, pero esta circunstancia le da esperanzas a la opositora del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien declaró que confía en el voto oculto, que no se manifiesta en las encuestas, y no duda que le dará la vuelta a la morenista.

"Estoy optimista de que el voto oculto va a ser una gran sorpresa el próximo 2 de junio (...). Por eso tienen cuatro días hablando de fraude. ¿Qué fraude les vamos a cometer? No ven una lona mía en la Ciudad de México, no ven decenas de espectaculares".

Sheinbaum Pardo, en un mitin en Durango se volvió a referir a su adversaria panista cuando Gálvez Ruiz se dedicó a llamar a sus simpatizantes a que recurran a lo que llamó la "compra ilegal de votos", por lo que los partidos opositores PRI y PAN podrían incurrir en fraude electoral, expresó.

Advirtió que los opositores están desesperados y quieren justificar el recurso de comprar votos, que es un delito. "Para ellos comprar votos está en su ADN", declaró. Y de acuerdo a denuncias ciudadanos e investigaciones periodísticas ambos partidos hicieron fraude en 1988 así como en 2006 y 2012, según ha denunciado con frecuencia en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que Sheinbaum Pardo llamó a que los ciudadanos acudan a votar masivamente el 2 de junio y que no vendan su voto.

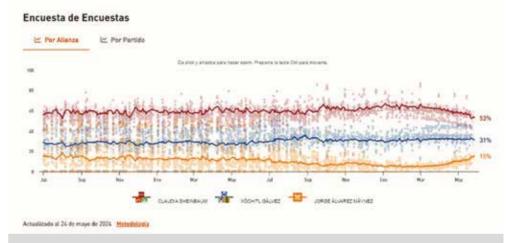

Gráfica: Polls.Mx

#### VIENTO DERRIBA LONA DE MORENA DURANTE CIERRE DE CAMPAÑA EN EDOMEX; REPORTAN 39 LESIONADOS

Por Redacción / El Independiente

ste domingo aproximadamente, a las 14:00 horas, una racha de fuerte viento derribó la lona que cubría del sol a los simpatizantes de Morena en el Recinto Ferial de Xonacatlán, durante el mitin de cierre de campaña de Alfredo González, quien busca la presidencia municipal.

De acuerdo con diversas publicaciones en redes sociales, decenas de personas que-



Foto: X: Especial

daron debajo de la lona. En tanto, medios locales reportan que hubo una gran cantidad de heridos, por el momento la cifra oficial de personas que resultaron afectadas por este accidente es de 39.

Por su parte, el equipo del candidato informó que se trató de lesiones leves y crisis nerviosas.

"Queremos informarles que afortunadamente no hubo heridos de gravedad, sólo lesiones leves y algunas personas presentaron crisis nerviosas, pero gracias a la rápida y eficiente respuesta de Protección civil todos los afectados recibieron atención inmediata y adecuada", se pudo leer en el comunicado.

En el video difundido en redes sociales se pudo ver que había personas corriendo y gritando para salir de la lona mientras un hombre al micrófono pedía calma para agilizar la atención y el desalojo del sitio. El equipo del candidato morenista por la presidencia municipal de Xonacatlán, Alfredo González, agradeció que los asistentes hubieran mantenido la calma.

"Queremos asegurar a todos los ciudadanos que continuaremos tomando todas las precauciones necesarias en futuros eventos para evitar cualquier inconveniente. Su seguridad es nuestra máxima prioridad", escribieron en la ficha informativa.

Por su parte, el candidato por la presidencia municipal de Xonacatlán se dijo preocupado y consternado, además de que agradeció la pronta respuesta del Gobierno del Estado de México para enviar unidades de rescate y auxilio, así como helicópteros relámpago para monitorear la situación.

#### TAMBIÉN CAE OTRA LONA EN CIERRE DE CAMPAÑA EN IXTLAHUACA

En otros hechos, la velocidad del viento también derrumbó la lona que cubría del sol a los

asistentes del cierre de campaña de Lupita Díaz, candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México.

Hasta el momento, se reportan 20 personas atrapadas y varios heridos. El l evento se llevaba a cabo en la comunidad de la Concepción de los Baños, donde la candidata llevaba a cabo el cierre de su campaña en presencia de simpatizantes y militantes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el número final de personas lesionadas, sin embargo, de manera preliminar indican que no hubo lesiones de gravedad.



Foto: X: Especial

## Palacionacional 2024



#### FIN DE SEMANA CON MÁS **VIOLENCIA ELECTORAL**

Por José Vilchis Guerrero

penas a 6 días de que concluya el proceso electoral 2024 con la jornada del 2 de junio, la violencia se recrudeció y convirtieron los delincuentes las elecciones en las más violentas de la historia reciente y se repitieron los casos de crímenes y agresiones a aspirantes a puestos de elección popular en las narices del Gabinete de Seguridad y el Instituto Nacional Electoral (INE) que habían proyectado brindar seguridad a todos los candidatos.

El viernes 24 de mayo el INE denunció una situación de emergencia en Chiapas y Michoacán, donde renunciaron masivamente a lo largo del proceso electoral 935 candidatos a puestos de elección popular por la violencia sin límite de los grupos del crimen organizado en las dos entidades, por lo que la autoridad electoral ya acudió a solicitar la intervención de las fuerzas armadas.

Puntualizó que en Chiapas la violencia ha remontado a niveles tan preocupantes, que ha generado la renuncia de 515 candidatos a puestos de elección popular y un éxodo masivo luego de una serie de ataques armados que ha dejado un saldo de 15 muertos, por lo que el árbitro electoral evalúa cuántas de éstas candidaturas podrían reemplazarse.

En Michoacán se enfrenta una situación similar en la que se han generado 420 renuncias a puestos de elección popular de las que 353 fueron sustituidas y quedan 67 vacantes. La situación se ha tornado tan compleja, que el INE se ha visto obligado a cancelar la instalación de

nado a balazos por sujeto armados Manuel

Pérez Sánchez, líder de Morena en Simojovel, informó la Fiscalía de Chiapas en la casa de la víctima, en cuyo atentado también resultaron lesionadas otras cuatro personas. En un comunicado puntualizó que el crimen ocurrió en el Ejido La Constitución, municipio de Simojovel, donde los desconocidos dispararon a quemarropa.

Corporaciones de emergencia acudieron al lugar y atendieron a los heridos, a los que trasladaron a un hospital de la región para su atención médica, en tanto que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía local, así como de la policía municipal y estatal preventiva se trasladaron al lugar de los hechos para realizar las primeras diligencias y el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.

En otro hecho, atacaron a balazos al equipo de campaña de Jorge Acero, candidato de Morena en Berriozábal, Chiapas, por desconocidos que activaron sus armas contra la casa y el automóvil de los padres de un colaborador cercano de Jorge Acero. A través de un video en las redes sociales, el candidato Jorge Acero calificó este ataque armado como un acto de intimidación política.

La agresión ocurrió en la esquina de la Primera Poniente y 3a Sur del centro del municipio chiapaneco, donde un comando atacó el domicilio de Arturo Castañón, padre de Francisco Castañón, colaborador de la campaña de Acero. Hasta el momento, ninguna autoridad de Chiapas ha informado sobre detenidos tras el suceso en Berriozábal.

En otro punto del mapa, fue asesinado el



**Foto: Cuartoscuro** 



**Foto: Cuartoscuro** 

El asesinato se difundió a través de un comunicado del Comité Directivo Estatal PRI Guerrero, que condenó el asesinato del político, a quien calificaron como un compañero combativo de la Costa Chica.

Díaz Justo se desempeñaba como coordinador de la estructura electoral de la coalición Fuerza y Corazón por México en este municipio, y de acuerdo con fuentes locales, el asesinato ocurrió alrededor de las 23:00 horas del viernes cuando regresaba a bordo de su vehículo a su casa tras un acto de campaña, confirmó el sábado el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, quien condenó el hecho mediante un comunicado y se solidarizó con familiares y amigos.

En otros atentados similares, el 16 de mayo fue localizado desmembrado en Acapulco el aspirante del PRI a la tercera Regiduría de Coyuca de Benítez, región Costa Grande, Aníbal Zúñiga Cortés, y su esposa, Rubí Bravo Solís. En abril fueron asesinados el regidor y activista de Morena en el municipio de Chilapa, Antonio Crespo Bolaños, y el candidato a la Alcaldía de Atoyac por el Partido del Trabajo (PT), Alfredo González Díaz.

El martes de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en Palacio Nacional que, ante el riesgo de violencia, unos 500 candidatos tienen protección y están custodiados por unos 3 mil agentes.

Durante la campaña han sido asesinados en la región unos 15 aspirantes reconocidos por el Gobierno, pero la organización Data Cívica reportó la semana pasada un total de 30; la consultora DataInt contabiliza 38 candidatos o aspirantes asesinados y 149 homicidios relacionados con los comicios, al incluir a asesores, familiares y funcionarios actuales.

Bernardino Martínez García, candidato de Morena a la presidencia municipal de Huautla de Jiménez, Oaxaca, sufrió un atentado a tiros en la madrugada de este 25 de mayo. Los hechos ocurrieron cuando el candidato a la presidencia municipal de la localidad viajaba a bordo de una camioneta junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, comisionados como escoltas de Martínez García. Su escolta resultó herida, pero el candidato salió ileso.

Según el reporte de la Comandancia Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el ataque se perpetró en la carretera Teotitlán de Flores Magón-Huautla de Jiménez, cuando se dirigía a un evento proselitista. Testigos dijeron que los presuntos agresores dejaron un vehículo cruzado en el camino para detener el avance del candidato.

Fue asesinado el viernes en su negocio, el bar Azul, Carlos Gerardo Molina, padre de Yozajamby Molina, candidata por Morena a la alcaldía de Pénjamo, en Guanajuato. Era consejero estatal de Morena en Guanajuato, y padre de Yozajamby Molina, candidata a la presidencia municipal de Pénjamo. La presidenta del Comité Estatal de Morena en Guanajuato, Adriana Guzmán, confirmó la noticia en las redes y mandó sus condolencias a la familia de Carlos Molina.

Por su parte, el candidato por la coalición Fuerza y corazón por México a la alcaldía de San Gregorio Atzompa, Puebla, Pablo Tecuanhuey Teapilad denunció haber sido víctima de un ataque directo y amenazas de muerte en su propia casa, a través de un video en las redes.

Fuente: INE y fiscalías.



Foto: Cuartoscuro

## Palacionacional 2024



#### **EN CAMPAÑA**

Por Armando Reyes Vigueras

laudia Sheinbaum empieza a asistir a los cierres de campaña de algunos candidatos a gobernador, como parte de sus propias actividades proselitistas. En Puebla, compartió el siguiente mensaje en redes sociales: "En la plaza cívica de la heroica Puebla recordé a mujeres que dieron su vida por la patria como la poblana Carmen Serdán, la revolucionaria. Grandes mujeres han forjado nuestra historia: a ellas rendimos homenaje y les digo que no les vamos a fallar. Este 2 de junio les invito a que sigamos haciendo historia".

También dio a conocer otra de sus propuestas de campaña: "Cuando lleguemos al Gobierno de la República vamos a proteger a los niños y a las niñas desde la primera infancia. La esencia de esa protección es el apoyo a las mujeres desde el embarazo".

También de visita en Puebla, Xóchitl Gálvez asistió al cierre de campaña de los candidatos de la oposición y compartió el siguiente mensaje en su cuenta de X: "Vamos a inaugurar una nueva era de prosperidad para México y para Puebla. Contarán con una servidora y con @eduardorivera01 y @marioriestra para regresar la vida, donde hoy se pasea la muerte; la verdad, donde hoy reina la mentira; y la libertad, donde hoy gobierna el miedo. Llegó el momento de devolverle a este gran estado su grandeza".

Y uno de los mensajes que llamaron la atención de la candidata de Fuerza y Corazón por México fue el siguiente: "Mi causa de vida ha sido trabajar para ayudar a salir adelante a quienes más lo necesitan. Por eso quiero ser Presidenta, para que puedas superarte y vivir mejor".

Jorge Álvarez Máynez retomó sus actividades de campaña luego de la tragedia en la que un evento de campaña al que asistió acabó en tragedia que implicó varios muertos entre los asistentes. El candidato aseguró que no hará de lado su responsabilidad y ya se prepara para los siguientes actos, que incluyen su cierre de campaña.

#### **APUNTES ELECTORALES**

El exgobernador de Morelos y parte del equipo de la candidata a la gubernatura de la oposición, Sergio Estrada Cajigal, fue detenido y llevado a un penal de Quintana Roo.

La candidata Marcely Lira de Movimiento Ciudadano por el distrito 11 de Tultitlán, Estado de México, recibió amenazas de parte de sujetos a bordo de un vehículo durante un evento de campaña. Manlio Fabio Beltrones, candidato de la alianza opositora al Senado, dio a conocer en su cuenta de X la adhesión a su candidatura de militantes de Movimiento Ciudadano en Nogales, Sonora.

Al igual que en Jalisco, en Nuevo León empiezan a aparecer carteles en los que se invita al voto útil a favor de Luis Donaldo Colosio Riojas y Xóchitl Gálvez para la elección del próximo domingo.

Arquímedes Díaz Justo, coordinador general de la coalición Fuerza y Corazón por México en Marquelia, Guerrero, fue asesinado a balazos en la Costa Chica del estado.

Activistas de la comunidad LGBT+ vinculados el PRD anunciaron su apoyo para la candidatura de Santiago Taboada a la jefatura de gobierno de la CDMX, al considerar que se ha pronunciado a favor de sus derechos humanos.



Foto: X / @Claudiashein

#### **SACACORCHOS**

- Inicia la última semana de campaña, que implica los cierres de los candidatos y la veda para la reflexión de los ciudadanos.
- Independientemente de que cada bando se declara ganador, lo que los electores han visto han sido campañas vacías de propuestas realmente viables y explicaciones de cómo van a llevar a cabo las pocas que han dado a conocer.
- Además de que hemos sido testigos del proceso electoral más afectado por la violencia en contra de candidatos, militantes y hasta un evento de campaña en el que lamentablemente murieron varios asistentes.
- Además, las prácticas de clientelismo electoral que tanto han sido criticadas y usadas como argumento para no votar por ciertos partidos, han estado presentes y se han fortalecido con todas las fuerzas políticas, en especial la oficial.
- A todo lo anterior se suman los escándalos por los bienes que han aparecido y no fueron reportados en las declaraciones patrimoniales de varios candidatos, lo que muestra que la corrupción no se fue ni se acabó.
- Así, no se sorprendan si hay un alto abstencionismo.

#### CLAUDIA SHEINBAUM Y XÓCHITL GÁLVEZ PISAN EL ACELERADOR EN LA RECTA FINAL DE SUS CAMPAÑAS

Por Redacción / El Independiente

iudad de México (EFE).- A una semana de las elecciones del 2 junio en México, las más grandes en la historia del país, y a tres días del cierre de campañas, la oficialista, Claudia Sheinbaum, y la opositora Xóchitl Gálvez, han pisado este fin de semana el acelerador en la recta final de sus campañas y en vías de suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum, líder en la encuestas, se dedicó el sábado a apoyar a los candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia que integran los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) para los gobiernos de los estados de Veracruz, Puebla y Morelos, mientras que este domingo pasó por Chiapas y Yucatán.

En el caso de Gálvez, segunda en las encuestas, el sábado, al igual que Sheinbaum, visitó Puebla y posteriormente Chihuahua y este domingo pasará por Chiapas, Veracruz y Morelos, para apoyar a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). Sheinbaum finalizará con un acto en el Zóca-

lo de Ciudad de México y Gálvez tendrá un último evento en Monterrey, Nuevo León, las dos el 29 de mayo, último día permitido por la autoridad electoral para promocionarse y luego comenzará un periodo de veda electoral hasta el día de los comicios, el 2 de junio.

#### SHEINBAUM: PUEBLOS ORIGINARIOS SERÁN SUJETOS DE DERECHO

Sheinbaum ratificó ayer domingo que un eje central de su proyecto de gobierno será la reforma al artículo 2 de la Constitución mexicana para que los pueblos originarios sean sujetos de derecho, se reconozca la autonomía de los pueblos originarios y sus formas de organización.

Ante más de 7.000 personas, aseguró que en su administración cambiará el rostro del estado de Chiapas, "a través de proyectos que permitan cuidar al medio ambiente, las selvas y reconociendo a los pueblos originarios sobre la decisión de sus territorios, de sus recursos naturales, así como la cultura y sus formas de organización".

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador el 21 de febrero, en el Día Internacional de la Lengua Materna, envió la iniciativa de reforma para garantizar los derechos de las comunidades y de los

pueblos indígenas y afromexicanos del país. Chiapas es uno de los estados con mayor diversidad cultural de México, debido en gran parte a la presencia de diferentes grupos indígenas en la integración de sus sociedades. Entre sus promesas de gobierno, Sheinbaum dijo que para Chiapas "se abrirá un programa especial para buscar "precios justo para el café y maíz y será un estado de desarrollo con una mirada humanista para atender hasta la migración que viene del sur".

#### GÁLVEZ, REGRESAR LA PAZY LA TRANQUILIDAD A CHIAPAS

Gálvez prometió este domingo en el municipio indígena de Zinacantán, estado mexicano de Chiapas (sureste) que si llega a la presidencia va a "regresar la paz y al tranquilidad" a la región, que en los últimos meses ha sido azotada por la delincuencia

organizada, la inseguridad y la violencia. "Ténganme confianza, van a tener una presidenta que no va a pensar en obras faraónicas (en referencia a las obras de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador) que han sido un robado de dinero, va a pensar en sus familias, va a regresar la paz y la tranquilidad a Chiapas, se los garantizo", dijo Gálvez.

"Van a tener a la mujer presidenta más valiente que México haya tenido, se les acabó a los criminales, se les acabó la fiesta a los criminales, se van a ir a la cárcel", añadió en su discurso ante los indígenas tzotziles de Zinacantán, donde llevó a cabo su cierre de campaña en Chiapas. En los últimos meses, en Chiapas se registra un aumento en la inseguridad y violencia provocado por enfrentamientos de grupos del crimen organizado en diferentes municipios.





Foto: EFE



## SECCIÓN ESPECIAL Palacio NACIONAL 2024

#### PANORAMA POLÍTICO DE CARA A LAS ELECCIONES DE 2024

Por Marcos Marín Amezcua

os tiempos inexorables de la República convocan nuevas elecciones generales, oportunidad que la democracia prodiga para la expresión ciudadana. Ella al centro del análisis.

En México, la participación figura con dos criterios: a) se incrementa el padrón electoral, b) pero no el porcentaje de participación proporcional. Al momento de sufragar, proporcionalmente no rebasamos un 65% de participación frente al referente de 1994 (77.7%). Es un reto en 2024.

Ahora la oposición pierde rumbo y se habla hasta de intentar el anular la elección.

Esa treta se la hubieran ahorrado PRI, PAN y PRD -señalados como los orquestadores de la intentona anulista- si en las reformas políticas de 2007 y 2014, hubieran diseñado responsable y oportunamente la segunda vuelta electoral.

Era uno de los grandes reclamos de 2007 y fue lo único que no plasmaron en la ley. Así han sido y tenemos lo que tenemos.

Morena consolidó su presencia con las reglas que aprobaron otros en 2014, por lo que el burdo argumento opositor estéril e irresponsable, mañoso y faceto de 2024 diciendo que somos una dictadura porque Morena obtienen más puestos, es falaz.

Alegarán ahora elección de Estado, si quieren, siendo solo su derrota el resultado de su incapacidad renovadora, no queriendo asumirla de ocurrir.

Es la elección con más cargos en juego y mayor padrón electoral de la Historia y un INE ya no secuestrado más por la caterva que dejó de presidirlo en 2023.

El cuestionable Gurría dijo en 1993 a inversionistas extranjeros que el PRI gobernaría otros 25 años.

Le atinó como camarilla neoliberal con el cómplice PAN, echados en 2018 al ganar Morena -el proyecto más estructurado y consolidado como opción de izquierda- cual pleito de élites disputándose nación y futuro -aunque algunos lo minimizan o niegan- tal rifirrafe tipo parteaguas vale por:

1) Desbancar al grupo neoliberal prianista (cabecillas, burocracia) sacado de puestos claves del Estado, no solo del gobierno mexicano, conceptualmente hablando.

2) Trajo renovación de cuadros modesta echando a un grupo político de ladrones irrefrenables, privatizadores y anquilosado que solo aportaba continuidad errática, erosionada y sin propuesta real de desarrollo nacional. Muy soberbia y muy corrupta.

Su incapacidad de renovarse se notó, sobre todo, en el PRI, que ya en 2018 careció de un presentable priista para candidatear, recurriendo al externo Meade (esa y no otra, es la razón de aquello) y en 2024, de plano, el PRI aceptó a Gálvez, rechazados los priistas por la ciudadanía.

3) Se echó a una camarilla que no daba sustento real de desarrollo de país ni altura de miras -la reforma energética no contemplaba cuidar la reserva, solo es extractivaque actuó de tal manera, con una vileza tal que ni aprendió de la derrota de 2018 y va con mucha rabia, mucho odio, mucho desparpajo y muy timorato.

4) Así, la oposición solo atina a escupir en 2024 un spot canalla que dice que de lo que se trata las elecciones de 2024 es de sacar a Morena que resume su calaña y su incapacidad propositiva como oposición.

Si Morena crece es por dar resultados a sectores antes más desfavorecidos o ignorados y porque los opositores no consiguen ser alternativa mejor más acabada, mejor estructurada y propositiva, mostrando las mismas caras e ideas ajadas; y, si ganaran, llegarán sin propuesta ni modelo de país, como simples mercenarios del poder.

5) Tal erosión explica por qué Morena se alzó con el constante mayor número de puestos públicos entre 2018 y 2024. Sí, sacar a Morena dicen opositores. ¡Uy! qué logro, dicho con sarcasmo.

Echarla sin acompañarse de un plan de desarrollo renovado que entone el mea culpa de los errores priistas y panistas del pasado, que mejor siguen usando a López Obrador de fantasmón para su discurso de odio a falta de uno de propuesta alternativa y viable -demostrando que no tienen los opositores y no pue-

de haberlo desde una oposición traumada, repleta de acomplejados y de insuficientes, un plan que trace desarrollo en pro de México- mostrándose como una panda de incapaces para regresar al gobierno, en tanto no renueven cuadros, en tanto persistan en no rectificar su oferta trasnochada.

Oposición que critica una transformación de cuarta, dice, comportándose como oposición de quinta, y, encima, se muestran mimetizados PRI y PAN, sin diferenciarse en pro de la democracia, como los mismos corruptos de siempre.

No les gusta Morena, mas no fueron ni son mejores que ella.

No hay de qué preocuparse si Morena u otro obtiene más puestos en 2024.

La democracia es un continuo vaivén, tiene ciclos y en tanto los electores no decidan otra cosa, se cumplen, y los actores políticos deberán de estar a la altura de la voluntad de las mayorías y lo que no ganen, ellos solitos como actores políticos serían los únicos responsables.

Morena por no cumplir, los otros por no mejorar la oferta ni lavarse la cara.

Solo poner un ejemplo.

Si teniendo la décimo segunda economía mundial según el FMI, la candidata opositora está más preocupada porque la llamen por su nombre, ergo, demuestra que trae nada qué ofrecer o qué decir a esa décimo segunda economía. Punto.

La oposición prianista llega a 2024 desgastada por su propio discurso de mentira y sin propuesta. Apostó por el insulto y el odio



Enarbolando un discurso de odio que es ajeno, contrario al espíritu de la democracia, buscando ganar lo que no consiguen en las urnas. (Foto: X: @ INEMexico)

a López. No se renovó, no entonó un mea culpa (la autocrítica, exigida a otros), no trabajó 6 años en pos de un proyecto serio, oponiéndose a todo, exhibiéndose antipatriota, corrupta y solapadora de corruptos y negada a entender que cuestionando lo sensato, solo

se apartó de la gente que la miraba en tiempo real, informada.

Sigue defendiendo sectores privilegiados y a los beneficiarios de toda la vida, beneficiarios de a millones de millones. Ahí está Aguilar Camín pidiendo apapacho, lana.

Una estrategia que resultó errática por sus resultados al contar con medios de comunicación cómplices que, si antes atosigaron al oponente López, ahora lo hicieron al presidente López buscando erosionarlo e irradiarle un odio masivo.

Postulando lo mismo y a los mismos, sin

ánimo de renovarse.

La oposición prianista llega

a 2024 desgastada por su

propio discurso de mentira

y sin propuesta. Apostó por

el insulto y el odio a López.

No se renovó, no entonó un

mea culpa (la autocrítica,

exigida a otros), no trabajó 6

años en pos de un proyecto

serio, oponiéndose a todo,

exhibiéndose antipatriota,

corrupta y solapadora de

corruptos

Enarbolando un discurso de odio que es ajeno, contrario al espíritu de la democracia, buscando ganar lo que no consiguen en las urnas.

Se entregaron a los caprichos de Claudio X. González. Eso, refiriéndonos a la triada PRI, PAN. PRD.

El PT y el Partido Verde, pragmáticos, plegados a Morena y Movimiento Ciudadano sin ser la llave de nada -no exageremos su valor, no lo sobrevaloremos- si va de cacicazgo de Dante Delgado, jugándose su permanencia sin apostar a la triada decadente.

Su estrategia entre jóvenes ha funcionado. Las candidatas no han sabido cómo ni traen agenda feminista visible.

AMC decirle: pero hay muchos más jóvenes dentro que fuera de las universidades y ese es el desafío real

Se fue el sexenio lopezobradorista y hay cosas no explicadas: ¿la sociedad será más politizada y participativa en 2024? También nadie supo explicar cómo López Obrador consiguió duplicar sus votos en cada una de sus tres campañas. Pasó de unos 7 millones de votos en 2006

a 14 en 2012 y a más de 30 millones en 2018. Los obtusos y los petimetres analistas solo

pudieron balbucear que los jodidos votaron por él.

Ni entendieron ni quieren entender la derrota de 2018 con voto transversal, amplio, contrario al PRI en demasía por ladroncetes, abominándolo.

No explicó cómo López pudo disociar la aceptación a su persona con la de su gobierno.

El segundo va de un 58%, la otra, un 70, promedio. Sí, son dos cosas distintas.

Además, Morena consiguió con dificultad apuntalar candidata presumiendo una agenda polémica en logros, aún omnipresente López.

A Morena costará construir nuevos liderazgos y si no mejorara, comprometerá 2030 si no antes a 2024.

Tendrá que aprender a vivir sin López.

A los opositores se les acabará su propia cortina de humo llamada López con la que ni proponen ni se renuevan.

Tendrán que afrontar la realidad sin esa ayuda. Y nadie explicó cómo movilizar a ese 30% del padrón electoral que calló en 2018.

Movilizarlo no es un reto menor.

La clase política en su conjunto carece de un proyecto de país a largo plazo, sostenible, de miras responsables, comprometido con la gente.

Hoy es cortoplacista y sin propuesta de gran calado, producto de la confrontación de dos modelos económicos, de dos élites donde el pueblo es más la argamasa del discurso.

Es más fácil regodearse en la queja. Así, Sheinbaum es más certera en la continuidad. Gálvez, es un salto al vacío.

Lo único positivo y no es cosa menor, es dar el enorme paso de elegir una mujer presidente de México.

Sí, ser mujer es relevante encumbrándose en la jefatura del Estado y a comandar las Fuerzas Armadas.

El género sí importa por la exclusión histórica.
Y si Morena recibe menos votos que en

Y si Morena recibe menos votos que en 2018, será natural. No es mérito opositor.

En todo el mundo un partido al buscar repetir recibe menos votos. ¿Por? El poder desgasta, ya se le conoce gobernando con el peso de errores y desaciertos. Nada más.



## SECCIÓN ESPECIAL Palacio NACIONAL 2024

#### **BRÚJULA DEL CAMBIO**



Y MACIAS

MAIL.COM

@RABASCAL

#### MÉXICO: PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL DESARROLLO

stá concluyendo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde se han mostrado problemas estructurales del desarrollo, principalmente en seguridad pública, salud,

educación y energía, entre las más evidentes, que se expresan en retrocesos de estos sectores al compararlos con el estado en que se encontraban cuando inició su administración; la explicación de los expertos se sustenta en dos factores: El abandono de la planeación del desarrollo

#### UN BAJO CRECIMIENTO ECONÓMICO

Como lo exige la ley y la Constitución la administración entrante requiere del diseño de un Plan Nacional de Desarrollo (PND), que parte de un diagnóstico, donde se plantean los grandes problemas nacionales y sus soluciones posibles, así como los recursos necesarios, pero cuando Carlos Urzua, en su calidad de secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo presentó, el Ejecutivo Federal se opuso y realizó otro más de enunciados políticos, que técnicos, que se apartaban del marco legal, el documento de Urzua se incluyó a manera de anexo adjuntó.

El PND 2019 - 2024, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio del 2019, pero nunca se instrumentó por las dependencias que integran el gabinete de AMLO ni fue tomado en cuenta como el eje rector del desarrollo nacional por el Congreso de la Unión; cada año se ejerció el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), con base en Los Criterios de Política Económica, elaborado por la SHCP, aprobado por la Cámara de diputados, así como la Ley de Ingresos por el Senado.

El presupuesto de cada año fue elevándose, no en la misma proporción de los ingresos, por lo que había que endeudarse y elevar el costo de los servicios que presta el gobierno federal, para mantener finanzas sanas, lo que se cumplió dentro de los parámetros internacionales, el de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023; pero para el presupuesto del 2024, que esta en ejercicio, se rompieron los equilibrios básicos, se planteo un presupuesto de 9.6 billones de pesos e ingresos por 7.2 billones de pesos y para equilibrarlo, se pidió un endeudamiento de 2.4 billones de pesos.

Lo anterior, bajo el supuesto de que se estaba gastando más para concluir las obras emblemáticas del presidente AMLO, como el Tren Maya, la refinería Olmeca, en Dos Bocas, el proyecto Interoceánico, el tren urbano CDMX-Toluca, entre los más relevantes, por lo que seria un gasto por única vez; cosa que no queda claro, porque muchos no se van a terminar y luego hay que darles mantenimiento, destacando el hecho que, de los presupuestos originales, se han incrementado, hasta un 300%.

Durante el sexenio de AMLO, según la mayoría de los expertos y especialistas

institucionales, el PEF no se ha ejercido de manera correcta y menos con trasparencia, donde destacan que del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, el promedio el 38% se desviaba, a través de subejercicios sectoriales o dependencias, que regresaban a la hacienda pública y se ejercían a discreción, concentrándose en los proyectos emblemáticos del presidente AMLO y subsidios a Petróleos Mexicanos (Pemex) >por diversas vías, ya sean financiaras o por las cargas fiscales<.

También vale la pena destacar, que ninguno de los proyectos de AMLO será rentable y requerirán el apoyo presupuestal del gobierno, para que se mantengan en funcionamiento.

En lo que va del 2024 tenemos que la economía se ha venido desacelerando >en contra de los pronósticos, que esperaban un primer semestre pujante< y una inflación que mantiene su tendencia a la alza; donde la industria y los servicios muestran un menor dinamismo y se prevé que las actividades productivas seguirán desacelerándose.

Con cifras del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) tenemos, la actividad económica habría avanzado 1.7% anual en abril, la cifra más baja desde enero, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE); se prevé que las secundarias o la industria tengan un avance de 1.6% anual en abril, por debajo del 2.1% reportado en marzo y las terciarias moderaron su ritmo. Los analistas de Citibanamex, están estimando una desaceleración del aparato productivo y que las cifras del INEGI implican una revisión a la baja del desempeño del PIB, esta perdida de dinamismo de la economía, inició en el cuarto trimestre de 2023 y se extendió al inicio del segundo trimestre del año; aumentando los riesgos a la baja para la actividad productiva hacia fin de año y al menos al primer semestre del 2025.

#### LOS PRONÓSTICOS DE LA ECONOMÍA MEXICANA

| • | 2024PI | B de 1.7% |
|---|--------|-----------|
| • | 2025PI | B de 1.2% |

#### PRONÓSTICOS DE LA INFLACIÓN EN MÉXICO

| 2024 | .4.5% |
|------|-------|
| 2025 | .4.0% |

#### DÉFICIT DE DESARROLLO POR SECTORES >2019 - 2024<, MEDIDO EN AVANCES SOBRE UN 100%

| Eléctrico >trasmisión<                      | 9.5%   |
|---------------------------------------------|--------|
| Petrolero > exploración <                   | 11.7%  |
| Refinacióngasolinas                         | 17.9%  |
| Producción de petróleo                      | .21.6% |
| Salud > instalaciones hospitalarias <       | 16.5%  |
| Compra y distribución de medicinas          | 11.8%  |
| Educación > nuevas instalaciones <          | 13.9%  |
| Capacitación magisterial                    | 9.8%   |
| Construcción de carreteras                  | 16.8%  |
| Mantenimiento de carreteras                 | .22.4% |
| Estate disconding the second section of the |        |

Estos ejemplos nos muestran lo poco que se avanzó en infraestructura y desarrollo durante el sexenio de AMLO, estos mismos sectores o actividades durante la administración de Peña Nieto, se tuvieron avances entre 70% y 80%, lo que nos muestra los déficits al desarrollo que nos deja la administración del presidente López Obrador.

#### **REFLEXIONES FINALES**

- México: problemas estructurales del desarrollo AMLO ignoró el PND 2019 - 2024 y no
- AMLO ignoró el PND 2019 2024 y no impulsó un desarrollo planificado por sectores, nunca partió de un diagnóstico, ni planteo los grandes problemas nacionales, sólo considero argumentos políticos e ideológicos, por lo que no se especificaron las estrategias para resolverlas, ni mucho menos, los recursos necesarios
- El promedio del PIB en el sexenio fue de 0.7%, el más bajo en nueve décadas; y el PIB per cápita sigue 1.5% por debajo del 2018
- Los pronósticos para el 2025, son de un crecimiento de 1.0% y una inflación de 4.5%
- El presupuesto de cada año fue elevándose, no en la misma proporción de los ingresos, por lo que había que endeudarse y elevar el costo de los servicios que presta el gobierno federal, para mantener finanzas sanas, lo que se cumplió dentro de los parámetros internacionales, del 2019 al 2023; pero para el ejercicio del año en curso, se rompieron los equilibrios básicos, se planteó un presupuesto de 9.6 billones de pesos e ingresos por 7.2 billones de pesos y para equilibrarlo, se pidió un endeudamiento de 2.4 billones de pesos; lo que deja para la siguiente administración serios problemas de finanzas públicas, que la SHCP, calcula que

- para el 2025, tendrá que haber un recorte de 800 mil 750 millones de pesos
- AMLO concentró recursos para sus proyectos emblemáticos, pidiendo a los sectores que tuvieran subejercicios, para desviar recursos para estas obras, que en promedio fueron de alrededor del 38% y las obras tuvieron sobre costos del 300%
- Los pronósticos de la economía mexicana para el 2024 es de 1.7% del PIB y para el 2025, de 1.2% del PIB
- Los pronósticos de la inflación en México, 2024 de 4.5% y 2025, de 4.0%
- Los déficits del desarrollo por sectores >2019 - 2024<, medido en avances sobre un 100%, promediaron 17%, cuando en la administración de Peña Nieto, tuvieron avances de entre 70% y 80%

El autor es coordinador de investigaciones políticas de La Crisis, Indicador Político y colaborador del periódico *El Independiente*.



Se estaba gastando más para concluir las obras emblemáticas del presidente AMLO. (Foto Archivo Cuartoscuro)

## 24,000 Crecimiento promedio anual 2011-2018: 23% -22,000 Administración



En esta gráfica presentamos la evolución del PIB en México, donde tenemos el crecimiento promedio anual 2011-2018, fue de 2.3% en la administración de Peña Nieto, mientras que de 2019-2024, fue en promedio de 0.7%, correspondiente a la administración de AMLO; es decir un bajísimo crecimiento, por lo que no se avanzo en la construcción de infraestructura sectorial o desarrollo de políticas públicas. (Fuente: INEGI) (Gráficas y fotos: Cortesía del autor).

#### Actividad Económica

Variación porcentual anual



Para abril del 2024 la actividad económica muestra una clara tendencia a la baja, de 2.4% en marzo a 1.7% en abril, mostrando una clara tendencia a la baja y dando certidumbre a las pronósticos del crecimiento económico, con revisiones a la baja, con estimaciones de alrededor de 1.0% hacia el 2025. (Fuente: INEGI)



## SECCIÓNIESPECIAL Palacio NACIONAL 2024

### UN CANDIDATO ÚNICO

Por Jorge Torres Góngora

n 1994, un año complejo y definitorio para el sistema político nacional, cuando el PRI era aún la fuerza dominante, Dante Delgado Rannauro estaba en el mejor momento de su carrera política. Era Secretario de Organización del PRI a nivel nacional, en plena campaña presidencial. Estaba en la segura antesala del gabinete del siguiente gobierno. Algunos incluso afirmaban que sería Secretario de Gobernación, como lo había sido su exjefe y mentor, el capitán del ejército, represor y autor de la guerra sucia contra diversos grupos sociales, Fernando Gutiérrez Barrios.

Y es que, en el estilo priista, contaba con el recorrido necesario: había sido diputado federal, líder estatal del PRI, secretario de gobierno y gobernador sustituto de Veracruz (al ser nombrado Gutiérrez Barrios Secretario de Gobernación, en 1988), y embajador en Italia. Sin embargo, fue nombrado tan solo procurador agrario, y encargado del conflicto en Chiapas. No era lo que él esperaba. Renunció al poco tiempo, y al poco tiempo fue acusado de peculado y malos manejos de recursos públicos, de la época en que fue gobernador, derivado de lo cual estuvo en prisión.

En 1998, comenzó a formar un nuevo partido político, que llamó Convergencia por la Democracia. En la elección presidencial del 2000, en 2006 y en 2012 se alió con la izquierda de entonces, el PRD y el PT. Fue un apoyo relevante de AMLO para ser jefe de gobierno del DF, y luego lo impulsó en sus fallidas campañas rumbo a la presidencia. En 2018 cambió de barco y se alió con el PAN y el PRD en apoyo a la candidatura de Ricardo Anaya. Así es que en 2024 es la primera vez que cuentan con un candidato presidencial propio.

Ese partido es ahora Movimiento Ciudadano, que no tiene mucho de ciudadano, término del que por cierto se apropia indecentemente, ni mucho menos de democrático. Delgado sigue siendo su dirigente nacional, en la práctica su dueño, lo ha dirigido formalmente en tres ocasiones, y cuando no, también ha controlado a esta organización política durante 25 años. En ese lapso, no ha podido formar a ni a un solo nuevo liderazgo de dimensión nacional, serio y destacado, ni impulsado desde el Congreso alguna propuesta valiosa y relevante, que se vuelva ley. Esa es la "nueva política" que según ellos promueven.

En el actual proceso electoral, el candidato presidencial de ese partido se llama Jorge Álvarez Máynez. Muy pocos habían escuchado de él, y la mayoría de ellos seguramente nunca lo habían escuchado. Nació en Zacatecas en 1985, por lo que es el más joven de la contienda, y el único candidato varón. En ese sentido, y solo en ese sentido, es un candidato único. Y es que este internacionalista -profesión en la cual no ha destacado durante su carrera política- es una muestra de que juventud no necesariamente significa innovación y frescura.

La campaña de MC se ha basado en tratar de descalificar a los partidos políticos "tradicionales" a quienes llama la "vieja política", aunque la mayoría de sus líderes más importantes construyeron su carrera con el apoyo de esos partidos. Ya vimos el caso de Delgado; Yvonne Ortega, miembro de la dirigencia nacional, fue diputada, senadora y gobernadora por el PRI, al que renunció cuando perdió la carrera por ser su dirigente.

Salomón Chertorivski candidato a jefe de gobierno de la capital, fue Secretario de Salud en el gobierno federal del PAN y Secretario de Desarrollo Económico capitalino con

el PRD. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, fue regidor por el PRI, diputado local v alcalde por el PRD. antes de ser candidato al gobierno estatal por MC. Y así hay mu-

También es el caso de su candidato presidencial. Álvarez Máynez fue regidor en Zacatecas por el PRD, y diputado local por el Nueva Alianza, partido en el que entonces mandaba la célebre

maestra Esther Gordillo, también líder real del SNTE. Como diputado local fue también parte de la bancada del PRI

Otra táctica de su campaña presidencial ha sido el dirigirse en especial a los jóvenes, con quienes ha realizado la mayoría de sus eventos, quizá también por lo práctico y menos costoso que resulta ir a las escuelas a dar discursos. Sin embargo, no era el candidato en que se había pensado de inicio para lograr el respaldo de ese sector de la población tan relevante.





Foto: X: @DanteDelgado Cuando se decía que el candidato podría ser Marcelo Ebrard, con quien no se logró un acuerdo, el líder del partido decidió que fuera el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien los representara en la elección.

Este nuevo fosfo-candidato empezó con el golpeteo a los otros partidos políticos, los de la "vieja política", con un discurso trivial

y frívolo, y para separarse de la gubernatura trató, por una vía fuera de la ley, de designar en su lugar a un incondicional miembro de su equipo.

Esto provocó un escándalo político y un conflicto institucional, cuando el Congreso estatal, fa-

cultado para ello, designó a un interino, ajeno al grupo político del ahora precandidato presidencial. Al no ser posible lograr su objetivo, Samuel García decidió, él mismo, dejar de lado la candidatura y volver al gobierno del estado.

No sabemos si fue mayor el miedo a que revisaran sus cuentas, que el ánimo de estar en la contienda. Ante ello, inició una campaña contra los partidos, en especial el PRI y el PAN, a quienes acusaron de "bajarlo a la mala" de la campaña, porque había logrado en muy poco tiempo llegar al segundo lugar de las encuestas. Ambas afirmaciones, eran falsas.

Con el fracaso de esa candidatura, quizá en acuerdo entre el precandidato y el dirigente nacional de MC, se designó a Álvarez Máynez, quien era el coordinador de la campaña, v el líder de los diputados federales del partido. Por cierto, el anuncio público lo dio el propio gobernador, en medio de cervezas y risas.

Como diputado federal por segunda ocasión, el ahora candidato presidencial presume haber presentado más de 140 iniciativas de reforma de ley. Sin embargo, quien conoce el trabajo legislativo, tiene claro que lo valioso no es presentar iniciativas, sino que la propuesta se vuelva ley, para lo cual no solo debe estar bien diseñada y buscar resolver un problema público relevante de forma clara, sino ser capaz de convencer a otros legisladores y otros partidos de apoyarla.

En este caso, solo un muy pequeño porcentaje de las iniciativas presentadas por Álvarez Máynez fue dictaminado de forma positiva, y muchas otras lo fueron de forma negativa, es decir rechazadas. La gran mayoría ni siquiera se procesaron. Así que, si se evaluara su desempeño con algún indicador serio, éste sería bastante mediocre. Ya iniciada su campaña, el equipo de MC trató de dar un golpe mercadológico con la marca "Máynez", debido a que el nombre completo del candidato nada decía ni menos aún significaba.

Lo cierto es que el candidato presidencial de MC no ha presentado alguna propuesta que destaque, o que implique poner sobre la mesa algún asunto valioso que pudiera retomar un eventual gobierno. La participación de Álvarez Máynez en los debates, que eran el espacio ideal para darse a conocer como un personaje inteligente, con propuestas novedosas, capaz de mostrarse como un joven hombre de Estado, fue desaprovechada. En ocasiones parece ser que solamente busca "pepenar" temas que nadie se atreve a plantear.

Las mentiras y engaños con que su partido trata de provocar la percepción de que son competitivos, como la candidata a senadora capitalina que dice en un anuncio que "ya arrebataron el segundo lugar", sin una base sólida, le afectan más negativamente a MC de lo que lo impulsan, por ser evidente falacia.

Hay la idea, promovida por diversas acciones del candidato, de que su participación solo busca erosionar el apoyo a una de las candidatas y evitar que la contienda se cierre. Su actitud en los debates y sus pifias sobre la alternativa de declinar a favor de la candidata de la alianza opositora, así como sus ataques contra los dirigentes de los partidos que la postulan, así lo muestran.

Tal vez el candidato Álvarez Máynez es un hombre inteligente, bien intencionado y capaz de construir algo valioso para el País. Sin embargo, las circunstancias, y el peso del dirigente nacional de su partido y de figuras frívolas, superficiales y sin sustancia, como la del gobernador de Nuevo León y quienes lo rodean, no le facilitan el despegue propio. Lo cierto es que en este momento su candidatura puede ser un factor que distorsione el sentido democrático de la contienda.



Foto: X: @DanteDelaado

#### OFICIO DE PAPEL

#### LA HISTORIA DEL APAPACHO DE SALINAS A AGUILAR CAMÍN

Por Miguel Badillo

Los pagos de Los Pinos a

Héctor salían de la llamada

Partida Secreta del Ramo 23,

que se nutría con recursos

públicos y era utilizada

discrecionalmente por el

entonces presidente Carlos

Salinas de Gortari (1988-

1994), quien utilizaba

miles de millones de pesos

para premiar "lealtades" y

beneficiar económicamente a

familiares, amigos, políticos,

intelectuales, periodistas

(articulistas y columnistas)

y dueños de medios de

comunicación

eriodista, historiador y escritor de ultraderecha, Héctor Aguilar Camín ha confesado cómo extraña los apapachos millonarios que recibía desde Los Pinos y que eran sustraídos de la "Partida Secreta" que su examigo Carlos Salinas de Gortari autorizaba cuando fue presidente de la República.

Hace unos días Aguilar Camín lo recordó con nostalgia y tristeza; y en el fondo de su esperanza engañosa también confesó que quisiera que ganara Xóchitl Gálvez las elecciones para que les regrese, a él y a otros igual que él, las canonjías millonarias de dinero público que dice merecer porque es "intelectual".

El propio Carlos Salinas de Gortari refie-

re en su libro México, un paso difícil a la modernidad, la historia de esos cheques que entregaba en Los Pinos a este escritor neoliberal. Describe el expresidente que: en febrero de 2001, El Universal publicó un reportaje (firmado por Miguel Badillo) con revelaciones sobre Aguilar Camín.

El reportaje anotaba que, al inicio de los noventa, el intelectual recibió un encargo de mi oficina; realizar estudios sobre la situación del sistema educativo en el país. En efecto, por este concepto Aguilar recibió pagos por más de 3 millones de

pesos, los cuales se hicieron sin concurso, tras reciben dinero del poder todo lo sin justificación y sin verificación, con fondos de la Partida Secreta que la Constitución tiene establecida y cuyo fundamento es 'legal'.

Recurrí a sus comentarios y consejos durante mi gestión como presidente de la República, sin cuestionar nunca su independencia intelectual. Durante años, incluso una vez que concluyó mi período presidencial, Aguilar y yo intercambiamos opiniones y comentarios en torno a los más diversos asuntos. En el caso de la Partida Secreta, Aguilar sabía que no existía ningún acto ilegal qué ocultar, sólo la repetición de prácticas mantenidas durante muchos años y que no dejaron de repetirse durante la administración del mismo Ernesto Zedillo.

#### LA VENGANZA DE SALINAS CONTRA **AGUILAR CAMÍN**

En los seis años que Carlos Salinas de Gortari gobernó el país (1988-1994), Aguilar Camín jamás criticó su administración y mu-

cho menos se atrevió a calificarlo de pendejo y petulante, ni siquiera decir que sus decisiones políticas eran estúpidas o clientelares, como ahora le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La explicación a su "posición intelectual" es que, durante el gobierno de Salinas, el también fundador de Nexos recibía decenas de contratos y cheques por millones de pesos de Los Pinos, todo ordenado por el expresidente priista, lo cual refuerza el planteamiento de que los intelectuales orgánicos mien-

que haga el mandatario en turno les parece correcto, pero cuando les cortan el subsidio gubernamental se convierten



Foto: Archivo Cuartoscuro

en los más feroces críticos del sistema. Salinas de Gortari cuenta en su libro que después de que el órgano de inteligencia nacional (Cisen) grabó en octubre del año 2000 una llamada entre sus hermanos Adriana y Raúl, cuando éste aún se encontraba preso en un penal de máxima seguridad y cuya grabación fue filtrada a Joaquín López Dóriga para su difusión en un noticiario de Televisa, el escritor Héctor Aguilar Camín, quien durante años se había mostrado como entusiasta apologista de Carlos Salinas y su gobierno, se deslindó públicamente de toda relación con él y hasta pidió que se investigara la situación patrimonial del expresidente, porque un vez que terminó su sexenio se había aliado con el nuevo mandatario Ernesto Zedillo.

Esas declaraciones de Aguilar Camín incomodaron a su benefactor sexenal, quien ordenó a uno de sus ayudantes entregarle a este reportero copias de los contratos y los cheques millonarios que el intelectual recibía en Los Pinos por órdenes presidenciales.

Dicha información se publicó el 9 de febrero de 2001 en el periódico El Universal, en donde entonces trabajaba, bajo la cabeza "Favoreció Salinas a Aguilar Camín". Antes de esa fecha busqué al escritor para que fijara su posición sobre los cheques que había cobrado en Los Pinos.

Muy enojado, Aguilar Camín buscó primero negociar con el dueño del periódico para impedir la publicación; y de principio lo había logrado, porque en esos días recibí una llamada del subdirector del diario Oscar Hinojosa para informarme que la nota no se publicaría y el argumento era que Héctor había hablado con el licenciado (Juan Francisco Ealy Ortiz) y habían acordado suspender la publicación.

En esa misma llamada le dije al subdirector que de no publicarse la información renunciaba en ese momento al periódico. Días después, él mismo me llamó para decirme que habían cambiado de opinión y la nota se publicaría en primera plana, así que me podía reincorporar al periódico.

El enojo del escritor por la publicación fue tal que acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar una queja contra el reportero, pero el entonces titular de dicho órgano, doctor José Luis Soberanes, le explicó al intelectual que su queja no procedía porque era la publicación de un reportero que sólo hacía su trabajo y no se trataba de un servidor público.

"Presidente, nuestras finanzas andan mal", imploraba Aguilar Camín a Salinas

Los pagos de Los Pinos a Héctor salían de la llamada Partida Secreta del Ramo 23, que se nutría con recursos públicos y era utilizada discrecionalmente por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien utilizaba miles de millones de pesos para premiar "lealtades" y beneficiar económicamente a familiares, amigos, políticos, intelectuales, periodistas (articulistas y columnistas) y dueños de medios de comunicación.

Las personas que operaban directamente la "partida secreta" por instrucciones de Salinas eran el administrador de la Presidencia, el contador Ernesto Sentíes (fallecido); los hermanos que firmaban los cheques Francisco y Araceli Vázquez Alanís, director de Finanzas (RFC:VAAF540803HD8) y secretaria particular de Sentíes (esta mujer tenía dos RFC: VAAA510507QW8 y VAAA510507AX9), y el secretario particular de Salinas, el escurridizo Justo Ceja Martínez, aunque éste más bien sólo transmitía las órdenes de su jefe Salinas.

Como funcionarios de Presidencia, los hermanos Vázquez Alanís eran los responsables de firmar los cheques que salían de la principal cuenta de la "partida secreta": número 6300-0-005 en Banco Mexicano Somex, y estuvieron sujetos a investigación por el delito de peculado; pero, al final, todos fueron perdonados por el Poder Judicial.

Por ejemplo, sólo para darnos una idea de los millonarios montos de dinero público



Foto: Archivo Cuartoscuro

mensual que se distribuían desde esa cuenta bancaria, en noviembre de 1994 (último mes de gobierno de Salinas de Gortari), se emitieron 41 cheques por un total de 652 millones 38 mil 799.49 pesos.

Aunque esos cheques de la "partida secreta" se elaboraban y pagaban de manera directa a los beneficiarios en la residencia oficial de Los Pinos -algunos de ellos entregados directamente por el propio Salinas-, el domicilio fiscal para recibir la información bancaria de la cuenta señalada no era Palacio Nacional ni Los Pinos, sino una vivienda particular ubicada en la calle Hacienda de la Condesa, colonia Prados del Rosario, delegación Azcapotzalco.

El monto total de los cheques que salían de la Partida Secreta y se pagaron a Aguilar Camín ascendió a 3 mil 424 millones 450 mil 200 pesos, según los propios documentos en poder de esta columna.

#### CHEQUES, RECIBOS, CARTAS Y RECADOS ENTRE AGUILAR CAMÍN Y SALINAS

Consentido y adulador de Carlos Salinas de Gortari, el periodista Aguilar Camín tuvo un trato privilegiado de Los Pinos todo el sexenio y fue a partir del 7 de abril de 1989 (apenas a cuatro meses de que el priista asumiera la Presidencia) cuando empezaron a fluir a sus cuentas bancarias los recursos públicos ordenados por el entonces presidente de la República.

Ese día el escritor emitió un "recibo provisional", firmado por él mismo, para poder recibir de los administradores de la Partida Secreta un cheque por 250 millones de pesos de aquella época como primer pago "por adelantado" del estudio "El desafío educativo", el cual sería realizado en el siguiente semestre por el Centro de Investigación Cultural y Científica (CICC) y la empresa Nexos-Sociedad, Ciencia y Literatura.

El primero de los recibos muestra que ambos personajes pactaron acuerdos desde los primeros meses del salinismo, los que al paso del tiempo denotarían los favores del mandatario, como pagar facturas por adelantado, aceptar cobros adicionales por retraso en el trabajo del grupo Nexos y proporcionar 'ayuda solidaria' para resolver apuros del doctor Aguilar Camín. La lógica de los documentos trasluce la actitud de Salinas frente al intelectual: cumple cuando esto le pide en el menor tiempo posible.

En una carta fechada el 27 de agosto de 1990, Aguilar Camín muestra su estrecha cercanía con Salinas, a quien dirige una factura complementaria por 248 millones 220 mil viejos pesos. Ahí, el intelectual le explica a "Don Carlos" que, a causa de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI, los investigadores incurrieron en un retraso de seis meses, eventualidad que según él le generó costos adicionales por 115 millones 920 mil pesos.

El jefe de los investigadores sometía así a consideración del primer mandatario el nuevo presupuesto y "en caso de tu aprobación", decía Aguilar Camín, adjunto la factura con los nuevos costos.

La respuesta fue inmediata del entonces presidente, al autorizar que se le pagara el 6 de septiembre de 1990, a través de la cuenta de Banco Mexicano Somex, un cheque por 364 millones 140 mil pesos. Un día después, el 7 de septiembre, entregaba el recibo por dicha cantidad.

Desde los primeros meses del gobierno de Salinas, las facturas, recibos y cheques no se detenían, y el 18 de octubre del mismo año el intelectual recibía a nombre del CICC otro cheque por 795 millones 880 mil 500 pesos, a cuenta de nuevas investigaciones que aún no realizaban.

Ese recibo respectivo está firmado por Héctor Aguilar Camín y está fechado en Los Pinos, DF, y lleva el membrete de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, a cargo de Justo Ceja Martínez, uno de los burócratas de mayor confianza de los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari y quien estuvo prófugo en alguna época durante el gobierno de Ernesto Zedillo, porque tenía un proceso de investigación penal.

Casi un año después, el 5 de septiembre de 1991, Nexos-Sociedad, Ciencia y Literatura, SA de CV, volvía a la cargada y obtenía un cheque por 682 millones 145 mil 500 pesos, como pago complementario de las investigaciones que se habían acordado un año antes.

En esta ocasión el recibo no lo firmaba Aguilar Camín, sino Jesús García Ramírez, gerente de *Nexos* en ese momento, en papel membretado de la Presidencia de la República.

El mismo 5 de septiembre, *Nexos* presentaba otra factura equivalente al 50% del costo de un estudio más, bajo el título "América del Norte: evaluación del desempeño educativo", por un monto de 150 millones 103 mil 750 pesos. Seis días después, el gerente firmaba el recibo por esa cantidad también en papel membretado de la Presidencia de la República. El 1 de julio de 1992, *Nexos* presentaba otra



Foto: Archivo Cuartoscuro

factura complementaria correspondiente al 50% más, por un monto de 143 millones 577 mil 500 viejos pesos. Sólo 12 días después presentaba una factura más, pero esta vez como un "anticipo" para la supuesta ejecución de un proyecto similar al anterior, bajo el título de "América del Norte: evaluación del desempeño educativo en seis grandes ciudades". La factura esta vez era por 496 millones 422 mil 500 pesos de aquellos tiempos.

El 6 de julio de 1992, en papel membretado de la Presidencia de la República, el gerente de *Nexos* firmaba un recibo por ambas cantidades que en total sumaban 640 millones de pesos salinistas.

Entre los documentos que ilustran la estrecha relación de conveniencia entre el político y el intelectual, figura una tarjeta informativa que le enviaba Aguilar Camín al presidente Salinas el 3 de septiembre de 1993, en donde le decía: "Presidente, sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda (solidaria)". Agregaba de su puño y letra: "Un abrazo".

Este pequeño mensaje explica por sí mismo por qué este "intelectual" está tan enojado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya no le da contratos ni cheques de la cuenta presidencial y porque tampoco existe la Partida Secreta de donde se nutrían intelectuales, escritores, periodistas y algunos otros.

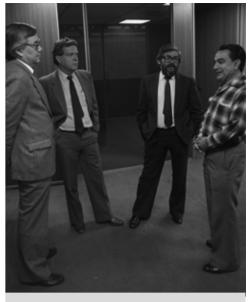

Foto: Archivo Cuartoscuro

Ante esa petición urgente de Héctor, Salinas dispuso un nuevo cheque el 20 de septiembre de 1993, por 542 mil 180.45 nuevos pesos. Una anotación en la fotocopia del cheque presidencial hacía notar que está "pendiente entrega de factura".

Don Julio Scherer García se interesó aquella mañana del 9 de febrero de 2001 en una nota de la primera plana de *El Universal*: "Favoreció Salinas a Aguilar Camín", que daba cuenta de los beneficios económicos que significaba para el escritor y entonces articulista de *Proceso*, Héctor Aguilar Camín, su cercanía con la pluma y la "amistad" del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

El reportero Antonio Jáquez me llamó en esos días para preguntarme sobre los documentos que soportaban el reportaje en donde se confirmaba algo que todos ya sabían, los pagos con dinero público de la Partida Secreta que se hacía en Los Pinos por instrucciones de Salinas al intelectual Aguilar Camín.

La verdadera revelación era entonces la publicación de las cartas, los mensajes, los contratos, los cheques y la sumisión al poder de Aguilar Camín.

El fundador de la revista *Proceso* dejó constancia en uno de sus muchos libros, *La terca memoria*, editorial Random House Mondadori, del desencuentro que tuvo el propio Scherer y el director Rafael Rodríguez Castañeda con su colaborador Héctor Aguilar Camín, cuando le informaron que tenían listo un reportaje para publicar sobre su rela-



FECTOR AGUILAR CAMIN

Septiembre 3, 1993

Presidente:

Sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas por la misma demora, andan mal. Si pudieras apticiparnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda (solidaria).

Un ahuso

Documento: Cortesía del autor

ción perversa con el presidente Salinas. Fiel a sus principios periodísticos, don Julio ordenó la publicación del trabajo de Jáquez, aunque ello significara el berrinche del escritor.

En su libro, Scherer detalla así lo sucedido en aquel año de 2001: "Rafael Rodríguez Castañeda había participado en un desencuentro con Aguilar Camín que describe el tráfico de influencias del que se valía el escritor en su relación con su amigo, el presidente Salinas de Gortari. Le pedí al director de *Proceso* que buscara en su propio pasado para incluir la pequeña historia en estas páginas. Optó por la narración escrita...".

La nota de los contratos y cheques que recibía Aguilar Camín de Los Pinos se publicó en *El Universal* el 9 de febrero. En parte de su narración reproducida en el libro de Scherer, Rodríguez Castañeda escribe: "En las primeras horas de la noche del viernes 16 de febrero de 2001 el reportaje estaba listo para su publicación, bajo la firma de Antonio Jáquez. El tema -la relaciones soterradas o vergonzantes entre los intelectuales y el poder- derivó de manera natural en las revelaciones sobre los tratos financieros que, como presidente de la república, tuvo Carlos Salinas de Gortari con el equipo de escritores y académicos de la revista Nexos, encabezados por Héctor Aguilar Camín.

"Días antes, *El Universal* había resaltado en su primera plana: 'Favoreció Salinas a Aguilar Camín. Durante el sexenio del expresidente el intelectual gozó de privile-

gios. Revelan documentos la rapidez con que pagaban las facturas para resolver los apuros del historiador'.

"Firmada por Miguel Badillo, la nota golpeaba desde el lead: 'Una serie de cheques por una suma total de 3 mil 424 millones 450 mil 200 pesos de la era de Salinas (poco más de 3 millones 424 mil pesos de hoy), con las facturas y recibos correspondientes, cartas y recados por escrito, documentan un aspecto de los estrechos vínculos entre el expresidente Carlos Salinas y el doctor Héctor Aguilar Camín, quien llegó a ser considerado uno de los intelectuales más cercanos al controvertido mandatario'.

"El presidente Salinas -documenta Badillo- admitía sin objeción las tarifas de Aguilar Camín, pagaba con diligencia anticipos y facturas complementarias, aprobaba costos adicionales causados por retrasos en el trabajo del historiador y extendía la ayuda 'solidaria' cuando la solicitaba el entonces director de Nexos.

#### "UN RELÁMPAGO EN LA NOTA DE BADILLO:

"El 3 de septiembre de 1993 escribía Aguilar Camín a Salinas, a máquina: 'presidente, sé que no hemos terminado pero nuestras finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras adelantarnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda (solidaria)'. Agregaba, de su puño y letra: 'Un abrazo'. Salinas accede con prontitud, como en otros casos."

#### **EL DESENCUENTRO**

Publicado en *La terca memoria*, el periodista Rodríguez Castañeda narra su charla telefónica con el furibundo Aguilar Camín:

"Al filo del cierre, aquel viernes 16 de febrero, Ángeles Morales, mi secretaria, me anunció de pronto la llamada telefónica de Aguilar Camín.

- -Rafael, no lo publiques (...).
- -¿Qué Héctor?
- -No lo publiques... Jáquez me pidió una

entrevista, pero ya está aclarado todo, Rafael.
-Porque no está aclarado todo, Héctor,
por eso lo vamos a publicar (...).

- -Entonces hablo con Julio (...).
- -Háblale, si quieres. Pero no te equivoques. El reportaje está redactado.
  - -En definitiva, ¿lo vas a publicar?
  - -Lo vamos a publicar, Héctor (...).

-Órale, publícalo... Ponle ventilador a la mierda (...) Y vaya que el ventilador de *Proceso* es poderoso (...)

-Adiós, Héctor."

Después de la llamada con Rodríguez Castañeda, Aguilar Camín hace un último intento por frenar la publicación de *Proceso* para no ser más exhibido, ahora en las páginas de la propia revista en donde colaboraba, y don Julio Scherer lo narra así en su libro:

"Héctor Aguilar Camín me llamó por teléfono. En su brevedad, repetimos el diálogo que había sostenido con Rafael Rodríguez Castañeda. En su esencia, así transcurrió:

- -Ya no te ocupes del asunto, todo está aclarado.
  - -A mí no me lo parece.
  - -Somos amigos.
- -Éste es un asunto que nada tiene que ver con la amistad. La amistad tiene sus propios caminos.
  - -Por eso.
  - -No, Héctor.
  - -Me perjudicas.
  - -Yo, no.
  - "Hubo al final un tono seco: me arrepentiría.

"Ahí terminó el diálogo, 'yo diría que violento', según la conversación de esa misma noche con el director de *Proceso*.

"En su edición 1268, con fecha 18 de febrero de 2001, *Proceso* publicó el reportaje de Jáquez, decía el encabezado: 'Dolorosa situación de Aguilar Camín. La ronda al príncipe, degradante y a veces mortal: Poniatowska'. Al texto lo ilustraban copias de facturas y cheques obtenidos, en su momento, por el reportero Badillo. Lo remataba un fragmento de la entrevista con Elena Poniatowska".

IBC PROVISIONAL

BUENO POR : 250,000,000. oc

México D.F. 7 de abril de 1989

p.p. Héctor aguiler Camin
Centro de Investigacion Cultural y
Científica.

Documento: Cortesía del autor

Agosto 27 de 1990.

LIC. CARLOS SALINAS DE GORTARI Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Presente.

Don Carlos:

En relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigacio nes, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un - pago de 250 millones de pesos como anteipo equivalente al 50% del costo total, adjunto a la presente enviamos la factura complementaria por un importe de: -- \$ 248'220.000.00

Por otra parte, me permito comentarte que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INFGI, incurrimos en un retraso de seis meses para su terminación, lo cual generó los tostos adicionales que se mencio nan en el presupuesto anexo, mismo que someto a tu consideración y en caso de tu aprobación, se adjunta tembién la factura por el importe de \$ 115'920,000.00 para el pago correspondiente.

With hold Hector Agustar Camin

Documento: Cortesía del autor

#### INDICADOR POLÍTICO

#### NEXOS, PRONASOL Y RAÚL SALINAS; LAS COMPLICIDADES DEL SALINISMO

De todas las corrientes de

intelectuales, el grupo Nexos

fue de los más beneficiados

por contratos directos v

muchos de ellos a través

del Programa Nacional de

Solidaridad, esquema este

que nació para generar el

culto a la personalidad de

Carlos Salinas

Por Carlos Ramírez / Viernes, 8 de Diciembre de 1995

n su último viaje a Nueva York, el presidente Carlos Salinas de Gortari se dirigió al aeropuerto a bordo de una camioneta en la que iban algunos de los columnistas y periodistas invitados.

Como siempre, Salinas les preguntó sus impresiones. Uno de los invitados tomó la palabra para exaltar exageradamente no sólo el discurso, sino llenar de elogios al mandatario mexicano. Salinas cortó la perorata de Rolando Cordera Campos, uno de los hombres clave del grupo Nexos:

#### ROLANDO, NOTETRAIGO PARA QUE ME

Hubo un silencio largo hasta que Salinas retomó los comentarios sobre su viaje. Cordera, quien como líder de la izquierda fue uno de los más severos impugnadores de Salinas cuando era secreta-

rio de Programación y Presupuesto, iba como enviado de Nexos a los viajes presidenciales para dar el análisis oficial de las actividades de Salinas.

De todas las corrientes de intelectuales, el grupo Nexos fue de los más beneficiados por contratos directos y muchos de ellos a través del Programa

Nacional de Solidaridad, esquema este que nació para generar el culto a la personalidad de Carlos Salinas.

En 1990, Raúl Salinas de Gortari como director de Evaluación del Pronasol le dio innumerables contratos al grupo Nexos que encabezaba Héctor Aguilar Camín, uno de los intelectuales inorgánicos del salinismo.

Documentos entregados a Indicador Político señalan los beneficios obtenidos por el grupo Nexos. Se tienen detectados cuando menos nueve estudios realizados por el grupo Nexos para el Pronasol de septiembre de 1990 a mayo de 1994, la mayor parte de ellos otorgados por Raúl Salinas como director del sistema de evaluación de Pronasol hasta 1992.

Hay cuando menos dos etapas en esa vinculación orgánica entre Pronasol y Nexos:

1.- La Subsecretaría de Desarrollo Regional de la SPP que dirigía Ernesto Zedillo firmó convenios con la empresa Centro de Investigación Cultural y Científica. AC que era la

editora de la revista Nexos que entonces dirigía Aguilar Camín. Para realizar estudios de evaluación de Pronasol se le entregó a Nexos un primer cheque por 650 mil nuevos pesos. Lo interesante fue que primero se le dio el dinero a ese grupo de intelectuales a mediados de 1990 y después se determinaron los estudios a realizar en septiembre de ese año.

2.- A raíz del escándalo con la edición de los libros de texto gratuitos que Nexos redactó para la Secretaría de Educación Pública que encabezaba Ernesto Zedillo y que se destruyeron porque culpaban al ejército por la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, el grupo de Aguilar Camín siguió obteniendo contratos del gobierno vía Pronasol. Para eludir suspicacias, el grupo Nexos solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional el cambio de nombre de la empresa para cobrar los cheques. En lugar del Centro de Investigación se creó otra empresa: Prospección y Desarrollo, SC. Los convenios los

firmaba y cobraba Arturo Cantú, miembro del grupo Nexos, y no Aguilar Camín.

De los estudios realizados se tienen detectados los siguientes: evaluación del funcionamiento de los comités de Solidaridad en Mérida (septiembre de 1990), Nayarit (noviembre de 1990), Aguascalientes (noviembre de 1992),

Chihuahua (noviembre de 1992), Nuevo León (noviembre de 1992), Veracruz (noviembre de 1992), Guerrero (mayo de 1994), Oaxaca (mayo de 1994) e Hidalgo (1994). De los documentos que publica esta columna, la carta de José de Jesús García Ramírez, administrador del Centro de Investigaciones Cultural y Científica, de julio 12 de 1990, fue dirigida a Enrique Salas Ferrer, secretario particular de Raúl Salinas, Salas aparece hoy en algunas de las maniobras fraudulentas de Raúl. En el desglose de la evaluación, Nexos señala claramente una de las funciones de Pronasol que nunca quiso ser reconocida: su vinculación con procesos electorales: "análisis de antecedentes electorales de las 118 colonias populares" en Mérida "a nivel seccional y casilla". La idea era vincular al Pronasol como un instrumento electoral del PRI.

Así, Nexos fue beneficiaria de los contratos de Pronasol, varios de ellos negociados por Raúl Salinas.



Rolando Cordera Campos (d), uno de los hombres clave del grupo Nexos. (Foto Archivo Cuartoscuro)



Foto: Cuartoscuro

## REVELA LA REVISTA *PROCESO* LAS "TURBIAS" *TRIQUIÑUELAS* DE HÉCTOR AGUILAR CAMÍN, AL MENOS, DESDE 2001

Por Redacción / El Independiente

ue exhibido el escritor Héctor Aguilar Camín en un texto de la revista Proceso donde se hace énfasis y referencia a las oscuras triquiñuelas cometidas por este escritor y de lo cual da cuenta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la también escritora Elena Poniatowska.

Señala que una indagación periodística reabrió otro expediente del sexenio interminable de Carlos Salinas de Gortari: los tratos del presidente con intelectuales en particular con el escritor Héctor Aguilar Camín, que se deriva de un texto de Antonio Jáquez que publicó el citado semanario en 2001.

Refiere este texto, que Elena Poniatowska ex consejera de Nexos considera que la situación de Aguilar Camín "es desoladora", lamentable y dolorosa para según el citado texto demuestra una vez más que un intelectual debe mantenerse alejado del poder porque la cercanía con los poderosos destruye.

Advierte además que desde los tiempos del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) hubo muestras de la cercanía entre Salinas y Aguilar Camín. Proceso señala que se recuerda por ejemplo la visita del entonces secretario de Programación y Presupuesto a las oficinas de Nexos para explicarle al grupo la política económica delamadrilista.

Infiere que de las sospechas se pasó a las imputaciones directas en el sexenio Salinista como las que lanzaron Octavio Paz y otros actores notables de la revista Vuelta.

En aquel entonces, el desaparecido maestro Octavio Paz Lozano, acusó al grupo de querer apoderarse de "centros vitales de la cultura mexicana".

Gabriel Zaid describió en ese entonces a Aguilar Camín como una especie de Fidel Velázquez de la Cultura y el también escritor Enrique Krauze llamó a Nexos, "Consorcio Paraestatal". En ese reportaje, se señala que Aguilar Camín habría recibido los favores especiales durante el periodo salinista, entre ellos los contratos asignados por el Pronasol para que el grupo Nexos hiciera encuestas electorales.

Señala además el contrato que le dio la Secretaría de Educación Pública para redactar los nuevos libros de texto gratuitos de historia y la mediación en ese entonces de Aguilar Camín para que se imprimieran esos libros en el consorcio español Prisa.

Otro punto a destacar es la supuesta importancia de los "privilegios" que concedió Salina de Gortari a Aguilar Camín.

En la acuciosa investigación del Semanario Proceso señala que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) en tiempos del entonces presidente de México, Ernesto Zedillo se encontró un cheque por 300 mil pesos a nombre de Mario Ruiz Massieu y que habría saldo de la cuenta secreta bancaria de Los Pinos. Recursos que se dijo en ese entonces no había como justificarlos.

Dentro del curso de esa investigación periodística se advirtió que, en el año 1994, se registraron movimientos en la cuenta secreta por unos 200 millones de dólares, dinero que jamás fue aclarado respecto de a quien correspondieron estos recursos.

Cabe destacar que, en reiteradas ocasiones desde la conferencia de prensa mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que, en los tiempos de administraciones pasadas, la mafia del poder se favoreció con los contratos que ofreció el PRI a varios de sus más cercanos allegados.

#### DECLINÓ AGUILAR CAMÍN SER ENTREVISTADO POR PROCESO

Ante varias solicitudes hechas al escritor Héctor Aguilar Camín para dar su versión de los hechos este último decidió no hacer ningún tipo de declaración al mismo tiempo que varios consejeros de Nexos como Lorenzo Meyer y Carlos Monsiváis decidieron no hacer ningún tipo de declaración ante hechos que ocasionarían mayor revuelo en la década de los 90.

Posteriormente en más investigaciones de la revista Proceso se pudo conocer que el propio Enrique Krauze prolifero escritor y narrador de los pasajes de la historia del México neoliberal y conservador decidió no contestar ningún cuestionamiento sobre el accionar de Aguilar Camín, pues fueron hechos que a él también pudieron haber salpicado.

Fuente: Proceso.

### PRISIÓN PREVENTIVA A EXGOBERNADOR DE MORELOS SERGIO "N"

Por Redacción / El Independiente

a Fiscalía de Quintana Roo informó que el ex gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, identificado como Sergio "N", fue trasladado a un penal de Cancún, a donde arribó ayer al Aeropuerto Internacional del destino turístico, al cambiarle las medidas cautelares por una jueza de control.

Este sábado Sergio "N", ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) para cumplir la determinación judicial, al concluir el plazo del resguardo domiciliario en el que se encontraba por seis meses en su vivienda de Cuernavaca, Morelos.

Agentes de investigación fueron comisionados para dar cumplimentaron a la orden de cambio de medidas cautelares contra Sergio "N" acusado de su probable participación en el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia física, en agravio de una víctima cuya identidad fue reservada.

El imputado fue vinculado a proceso el 8 de mayo por un juez de control de Cancún, Quintana Roo, por hechos que ocurrieron el 27 de noviembre de 2021, cuando Estrada Cajigal fue acusado por su entonces pareja sentimental, originaria de la Ciudad de México, se encontraban en este destino turístico por un viaje de negocios.

Los hechos ocurrieron hace seis meses, cuando ambos se encontraban en un restaurante donde el político morelense agredió físicamente a la denunciante, por lo que ella decidió salir del lugar y fue seguida por el acusado, quien la siguió agrediendo.

Se informó en un comunicado que, durante la audiencia de vinculación a proceso, a Sergio "N" se le impuso la medida cautelar de resguardo domiciliario en su residencia en Cuernavaca, Morelos, y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima de manera directa o indirecta.

El 23 de mayo, en audiencia de revisión de medidas cautelares, la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Cometidos contra la Mujer y por Razones de Género se evidenció que el imputado no estaba cumpliendo las decisiones judiciales de carácter temporal, porque continuó revictimizando, desacreditando y amenazando a su víctima a través de las redes sociales, con riesgo de su integridad personal.

También se acreditó que el resguardo domiciliario no era suficiente para garantizar la seguridad de la víctima, debido a que la autoridad de vigilancia en Morelos manifestó su imposibilidad material para dar cumplimiento total a la medida que se le impuso al imputado.

En consecuencia, una jueza de control del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, impuso el cambio de medida cautelar, que consiste en la prisión preventiva justificada por seis meses, para cumplir en el Centro de Reinserción Social de este municipio.

Para cumplimentar la orden judicial, Sergio "N" fue ingresado este fin de semana al Cereso con el objetivo de acatar la medida cautelar, y al mismo tiempo garantizar la seguridad personal de la víctima y evitar cualquier riesgo para la misma.

Fuente: Fiscalía de Morelos.



Foto: Cuartoscuro



Foto: X: @SEMAR\_mx

#### ASEGURA MARINA ARMADA DE MÉXICO MIL 618 KILOS DE COCAÍNA EN MANZANILLO

Por Luis Carlos Silva

a Secretaría de Marina a través de la Armada de México informa que el pasado 20 de mayo, personal de la Décima Región Naval con sede en Manzanillo, Colima, aseguró aproximadamente 1,618 (mil seiscientos dieciocho) kilogramos de polvo blanco con características similares a la cocaína.

Se trata del segundo golpe que asesta la dependencia en litorales mexicanos en las últimas semanas.

También se aseguraron 30 bultos, 11 cigarrillos con hierba seca con características similares a la marihuana y 1,150 litros de líquido con las características del combustible, contenidos en 23 bidones de 50 litros cada uno.

Los hechos ocurrieron al sur de Manzanillo, Colima. Cabe destacar que esta acción se llevó a cabo por personal naval durante recorridos de vigilancia marítima y aérea que se realizan con el fin de coadyuvar en el mantenimiento del Estado de derecho.

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que en esta destacada acción participó un buque, una aeronave y un helicóptero de la Armada de México; aproximadamente a 135 millas náuticas (250 kilómetros) de ese Mando Naval.

Fue así como el personal antes señalado avisó una embarcación menor con tres personas a bordo, y al efectuarles una inspección de rutina, localizaron los paquetes con las sustancias ilícitas y los bidones con presunto combustible a bordo.

Por lo anterior, se procedió a la detención de las tres personas, respetando con estricto apego a sus derechos humanos, y al aseguramiento de la carga mencionada, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, para realizar las pruebas periciales y apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Finalmente se explicó que la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, contribuye a la suma esfuerzos para combatir a la delincuencia organizada, logrando impedir la distribución de droga por parte de grupos delictivos, a fin de contribuir a la seguridad interior del país, en beneficio de las familias mexicanas.

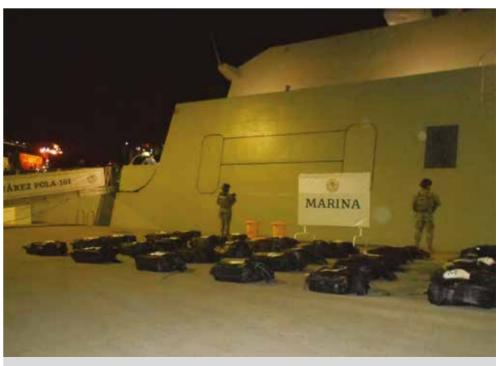

Foto: X: @SEMAR\_mx

#### SE ACABA EL AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO: ESPECIALISTAS

The Washington Post

olpea severamente a México la crisis del agua pues a menos de un mes de que se agoten las reservas probadas del Sistema Cutzamala, "el día cero", --24 de junio de 2024-- podría adelantarse advierten especialistas.

Lo cierto es que el agua en el Valle de México se acaba y no hay autoridad, poder humano o actividad gubernamental que pueda actuar para remediar esta situación.

Miguel Ángel Romero ambientalista advirtió que solo hay agua para dos semanas más en el Valle de México, y nadie hace algo al respecto. En algunas alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero (GAM), Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Xochimilco y Tláhuac la gente ha comenzado a pelear a golpes por un poco de agua ante la emergencia hídrica que se vive en el país.

En tanto, el Washington Post uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos, reconoce que nuestro país vive días aciagos.

Este escenario en donde miles de personas enfrentarán la "guerra del Agua" es cada vez más riesgoso debido a que la falta de agua provoca que en alcaldías y municipios de al menos 6 estados, la alarma hídrica se ha disparado.

En tanto, desde hace meses la población de Nuevo León, México, tiene una crisis de agua. Cabe destacar que el abasto se hace a deshoras y escalonado, la gente hace filas en la madrugada frente algunas tomas y hay imágenes de personas peleando a puño limpio para llenar primero recipientes de plástico. Dos de las tres presas, La Boca y Cerro

Por Luis Carlos Silva / Prieto, que abastecen de agua a la ciudad de Monterrey, capital del estado y una de las tres ciudades más pobladas del país, están en los niveles mínimos debido a la falta de lluvias. Esto tiene a sus habitantes sin agua potable incluso por días continuos o semanas, cuando este es un derecho humano fundamental.

#### **NUEVO LEÓNTIENE 639 TÍTULOS PARA EXTRACCIÓN**

En Nuevo León, por ejemplo, de los 639 títulos para extracción de agua de uso industrial, apenas 78 contaban con medición automatizada. Es decir, sabemos cuánta agua es concesionada, pero no se tiene un control de cuánta agua realmente utilizan las personas usuarias.

Debido a la crisis del agua, el mes pasado el gobernador Samuel García hizo un recorrido por distintos municipios a las afueras de la ZMM, señalando ranchos que desviaban y robaban agua.

A través de su cuenta de Instagram compartió, indignado, cómo se apropian del agua en una represa del Municipio de Hualahuises: "Ahora resulta que un privado tiene candado sobre el agua". Esto había sido expuesto tres años antes en el reportaje que realicé.

También hace tres años, se publicó el Plan Hídrico Nuevo León 2050 por el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM), después de que un par de años antes se canceló el proyecto Monterrey VI, que pretendía traer agua de la cuenca del Río Pánuco mediante un acueducto, pero se suspendió porque resultó ser polémico por temas de corrupción y endeudamiento.

Fuente: The Washington Post.



Foto: Cuartoscuro





Foto: Cuartoscuro

## COATZACOALCOS ALCANZA LOS 50 GRADOS CELSIUS DE SENSACIÓN TÉRMICA

Por Redacción / El Independiente

a tercera ola de calor continúa su impacto en los estados de la República Mexicana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Se anticipan temperaturas que podrían exceder los 40°C en 27 estados del país.

Una combinación de factores, incluyendo una línea seca sobre Chihuahua y Coahuila, interacción con un canal de baja presión en el noreste, humedad del Golfo de México y corrientes en la atmósfera, resultará en vientos fuertes, tolvaneras y posibles fenómenos como chubascos, lluvias intensas, granizo y hasta la formación de torbellinos o tornados en varias regiones, incluyendo Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Las proyecciones meteorológicas para la semana del 27 al 29 de mayo son: temperaturas máximas superiores a 45°C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro (norte), Puebla (norte y suroeste) y Quintana Roo; temperaturas máximas de 35 a 40 °C, Aguascalientes y Estado de México (suroeste); temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tlaxcala y Ciudad de México y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: sierras de Chihuahua.

Cabe destacar que la temperatura más alta registrada ha sido de 40 grados Celsius

en Coatzacoalcos, al sur de la entidad, sin embargo, la sensación térmica en dicho municipio alcanzó los 50 grados.

En esta entidad, el calor extremo no solo agrava las condiciones de los pacientes, sino que también pone en riesgo su salud.

Ante la falta de aire acondicionado en los hospitales, los familiares de los pacientes se han visto obligados a llevar sus propios ventiladores para tratar de aliviar el calor de sus seres queridos.

#### HASTA AHORA, TEMPORADA DE CALOR **DEJA 48 MUERTOS**

De acuerdo con un reporte difundido este viernes por la Secretaría de Salud (SSa), además de los 48 fallecimientos, se han registrado 956 casos asociados a las temperaturas extremas en territorio mexicano; la mayoría de los casos ocurrieron en los estados de Tabasco, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, advirtió que "una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera ola de calor en México", con la que se prevén temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en al menos 17 entidades

El golpe de calor es la afección más frecuente en los casos asociados a temperaturas extremas, aunque también se reportan casos de deshidratación y quemaduras.

El SMN recomendó a la población evitar la exposición prolongada a la radiación solar e hidratarse adecuadamente.

De iqual manera poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del sector salud y de Protección Civil.

## ZÓCAILO 2024

#### LOURDES PAZY PABLO TREJO PIDEN NO VENDER SU VOTO

os candidatos a la Alcaldía Iztacalco o, Lourdes Paz y al Congreso de la Ciudad de México, Pablo Trejo por la coalición "Sigamos haciendo historia", exhortaron a los ciudadanos a que no vendan su voto, en la próxima elección del 2 de junio.

"En primer lugar, hay que decirles a los ciudadanos que no vendan su voto, es una pequeña dadiva para después todo el prejuicio que tienen con los malos gobiernos", expresaron durante el cierre de campaña de los candidatos de Morena y aliados.

Ante militantes y simpatizantes, Paz Reyes expuso que, de ganar los próximos comicios, su Gobierno será abierto, austero y transparente y que estará permanentemente en las colonias escuchando y resolviendo las necesidades de los vecinos.

Además, las decisiones de Gobierno serán con la participación activa de la población y que la rendición de cuentas será una prioridad, también cero tolerancia a actos de corrupción.

"Hemos recorrido cada calle, cada barrio, cada rincón de nuestra amada alcaldía. He escuchado sus preocupaciones, sus sueños, sus esperanzas; y he sentido en cada

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín encuentro el deseo honesto de construir el segundo piso de esta Transformación.

> "Voy a gobernar con todas y todos ustedes. Ese es mi compromiso. Les aseguro que no les voy a fallar. Voy a gobernar con cada uno de ustedes. Porque mi único compromiso es con ustedes, el pueblo de Iztacalco", expresó.

> Asimismo, Pablo Trejo comento que a 3 días de cerrar las campañas electorales reiteró, la compra del voto "es una pequeña dadiva para después todo el prejuicio que tienen con los malos gobiernos".

> Invitó a la ciudadanía a que acudan al Zócalo, el próximo 29 de mayo y aseguro que Morena obtendrá la victoria el 2 de junio.

> "Estamos seguros que se va a ganar la Presidencia de la República con Claudia Sheinbaum, que vamos a ganar de manera contundente la Ciudad de México, con Clara Brugada y en Iztacalco hemos recorrido todas las calles, hemos tocado las puertas de las casas de los vecinos y es abrumador el apoyo que tiene la izquierda en Iztacalco nosotros creemos que el dos de junio", subrayó.

> A su vez, Lourdes Paz dijo que será la primera alcaldesa de esa demarcación territorial y desde el día uno gobernará para mejorar la vida de los vecinos.



Foto: Especial

## DE GANAR, BRUGADA LE APOSTARÁ AL FEMINISMO

Por Luz Gaytán / CDMX Magacín

·lara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición "Sigamos haciendo historia", se comprometió a tener un gobierno con una visión feminista ante intelectuales, escritores y pensadores.

"Es en la Ciudad de México donde nació la transformación, que hoy se expande a todo México. Es aquí donde siempre se ha disputado la nación: la historia de México es la historia de la ciudad", dijo Brugada.

"Esta ciudad y este país son lo que hoy son, gracias a los movimientos sociales, y en especial el de 1968. No pudieron detener el triunfo cultural de ese movimiento que luchó por las libertades públicas y la democracia; aquí estamos los herederos de esas grandes luchas. Aquí nació la esperanza", expresó este domingo Brugada, abanderada de Morena, PT y PVEM quien se reunió con más de 500 intelectuales, escritores, pensadores, artistas, académicos, activistas, periodistas, luchadores sociales y políticos mexicanos.

"Nos ha costado vidas enteras de lucha, para lograr que sea una ciudad de derechos y libertades. Por eso, hoy me comprometo a la construcción de una ciudad que combata las desigualdades sociales, territoriales, económicas y de género, que aproxime a la gente a ejercer sus derechos, fortaleciendo la red de protección social; una ciudad participativa que otorque poder a los ciudadanos para decidir sobre los asuntos públicos". En el Centro Cultural Estación Indianilla, dijo que "nuestra ciudad es una construcción histórica, un espacio de resistencia, donde conviven múltiples ciudades que se complementan y enriquecen: su riqueza reside en su diversidad. Por ello, no queremos una ciudad dividida, sino unida, fuerte, diversa, democrática y plural". La contendiente por MORENA-PT-PVEM, prometió construir una ciudad de derechos culturales, en la que el acceso a la cultura no sea un privilegio. "Los derechos culturales son parte esencial de los derechos humanos, y tienen como objetivo primordial alcanzar la dignidad humana a través de su visibilidad, promoción, protección y respeto.

#### **CONCLUYE TODO EL** CICLO DE DEBATES CHILANGOS

Por CDMX Magacín

l Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que ya concluyó la serie de debates chilangos en los que los candidatos a diversos cargos de elección popular de la capital mexicana por distintas coaliciones y partidos políticos compartieron sus propuestas para intentar ganar los comicios del próximo 2 de junio.

"En estos debates, participaron un total de 164 debatientes a los cargos de Jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones, de los cuales, 70 son hombres y 94 son mujeres", detalló el organismo.

Durante el periodo de campañas, el IECM organizó un total de 62 debates: 3 para la jefatura de gobierno, 19 para las alcaldías, 25 para las diputaciones de mayoría relativa, 1 para las diputaciones de representación proporcional, 3 para la diputación migrante, y 1 debate en prisión preventiva.

Para quienes no tuvieron oportunidad de verlos en su momento en tiempo real o desean volver a revisarlos, los debates se encuentran disponibles en las plataformas digitales YouTube; Facebook, @InstitutoElectoralDF; en X, @iecm, y en la página web www.iecm.mx.

"Su consulta constituye una herramienta más para que la ciudadanía emita un voto libre e informado el día 2 de junio", expuso el IECM en un comunicado.

En este ciclo de debates, se promovió el avance y consolidación de derechos de amplios sectores de la población, con la implementación de prácticas innovadoras, dijo el IECM.

Entre estas, se contó con la participación de 35 niñas, niños y adolescentes quienes formularon 59 preguntas.

Se transmitió por primera vez una señal exclusiva para personas con alguna discapacidad auditiva y se mantuvo, como en ciclos de debates anteriores, la presencia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en todos los ejercicios, entre otros.

En cada uno de estos encuentros, conforme al mandato legal, el IECM aseguró el más amplio ejercicio de la libertad de expresión, garantizando condiciones de equidad en el formato, trato igualitario y el concurso de quienes participaron.



Foto: Especial

#### LLAMA SALDAÑA A DESBORDAR URNAS POR UN MÉXICO LIBRE

Por Isaura Guzmán

I cerrar su campaña, la candidata a la reelección por Azcapotzalco de la alianza PAN, PRI y PRD, Margarita Saldaña, pidió a los ciudadanos acudir a las urnas a votar el próximo 2 de junio para que México no siga siendo rehén de unos cuantos, sino que "sea un país libre y camine hacia la democracia y a la prosperidad".

Acompañada del candidato a la jefatura de gobierno de la Alianza "Va X la Ciudad de México", Santiago Taboada, la panista también pidió votar para "tener un Congreso plural".

"Hay que hacer que las urnas de aquí al 2 de junio se desborden. Tenemos que hacer que las urnas estén llenas de votos, votos de libertad, votos de democracia, para que sea un México verdaderamente libre", enfatizó.

Ante cientos de simpatizantes y militantes, en el Jardín Hidalgo del centro de la demarcación, Saldaña mostró con videos los avances y logros en su gestión, mismos que, aseguró, tendrán continuidad de favorecerle el voto en los comicios del próximo domingo.

Se comprometió a rescatar la Escuela de Artes y exigirle al gobierno de la Ciudad regrese el predio que le dio en pago a grupo Carso, para la construcción de más departamentos.

Margarita Saldaña agradeció a los equipos del PAN, PRI y PRD su apoyo en los casi 60 días de campaña, y a los propietarios de los negocios, a las familias que le abrieron las puertas de su casa para escucharla o llevar a cabo una reunión vecinal, a los integrantes de la Marea Rosa y a los ciudadanos sin partido.

#### **DETENER A DELINCUENTES**

Tanto Saldaña como Taboada criticaron que la administración de Martí Batres y su fiscal cuñado, se dediquen a perseguir opositores que no han cometido delitos, a quienes detienen de manera ilegal, mientras que a los delincuentes les dan abrazos.

"El gobierno prefirió detener a Pepe (José Valdés Navarro), tenerlo tres días detenido en lugar de agarrar a los delincuentes, en lugar de agarrar a los que le hacen daños a las mujeres, en lugar de agarrar a quien realmente lastima a nuestros jóvenes, prefirieron detener a un hombre que estaba apostando a un proyecto, ese acto lo hicieron porque están muy nerviosos, porque quieren hacer cochinadas y media, pero lo bueno es que ya se van",

En ese mismo sentido, también se pronunció Saldaña, quien denunció que en un evento donde iban a celebrar, la unidad priista, con militantes de ese instituto político "de repente llegaron como si fueran secuestradores, personas a bordo de vehículos sin placas y enfrente de todos los asistentes y con jaloneos lo subieron a un carro, con una serie de mentiras, con acusaciones de otras personas, sin ninguna prueba, según como si fuera un delincuente en flagrancia, un delincuente electoral".

"¡No estás solo!, ¡no estás solo!, no estás solo! y ¡Pepe!, ¡Pepe! ¡Pepe!" se escuchó en Jardín Hidalgo, en el cierre de campaña de los candidatos en Azcapotzalco.



Foto: Especial

#### **MENSAJE POLÍTICO**



www.cdmx.info

#### MEDIA CDMX EN 2 DÍAS; VISOS DE ANORMALIDAD DEMOCRÁTICA

Por Alejandro Lelo de Larrea

ste fin de semana, el candidato de la alianza Va X la Ciudad de México a la Jefatura de Gobierno, Santiago Tabaoda cerró campaña en la mitad de las Alcaldías, en donde tristemente pudo verse que hay zonas de anormalidad democrática en la Ciudad de México, lo que no había ocurrido desde 2000, cuando comenzó a elegirse en las urnas a los jefes delegacionales que desde 2018 son los alcaldes.

Es el caso de Cuajimalpa, donde el candidato aliancista Carlos Orvañanos denunció que no le permitieron hacer campaña, porque hay quien se cree dueño de Cuajimalpa, en alusión a Adrián Rubalcava, ex alcalde que era del PRI y ahora está en Morena. El sábado que Taboada acudió a su cierre de campaña en esa Alcaldía, se encontró con que le bloquearon la plaza principal. Tuvieron que improvisar un templete en un trailer para poder hacer el mitin. Por cierto, el candidato opositor a diputado federal, Jorge Triana, trae escolta de la Guardia Nacional porque fue agredido y se le atribuye al mismo personaje.

Hubo otro caso en Azcapotzalco, aunque no en el mitin de cierre de Margarita Saldaña y Taboada, sino dos días antes: elementos de la Fiscalía que encabeza el cuñado de Martí Batres, detuvieron a un funcionario de la Alcaldía, José Valdés, supuestamente por delitos electorales. Lo tuvieron que liberar el viernes por falta de pruebas. "Persigan a delincuentes, no a inocentes", coincidieron Saldaña y Taboada, quienes pudieron celebrar el mitin en paz, con cientos de asistentes no acarreados.

En Iztacalco, que gobierna Morena, aunque es una de las demarcaciones que está en alerta de focos rojos para el día de la elección, el cierre del aliancista Daniel Ordóñez se dio con tranquilidad. Lo novedoso: el candidato de MC, Pablo Moreno, "declinó" para apoyarlo a él y a Taboada.

Las otras cinco demarcaciones que visitó Taboada el fin de semana son gobernadas por sus aliados. Contrario a incidentes, fueron concentraciones multitudinarias, en que los asistentes reaccionaban con gusto, de manera espontánea y natural a las porras, los aplausos, el agitar de las banderolas, el cántico del Himno Nacional.

A pesar de que el sol caía a plomo, Lía Limón, que va por la reelección en Álvaro Obregón, la tercera alcaldía más poblada, reunió a unas 10 mil personas en el Parque Las Águilas. Dijo que recorrió 270 kilómetros en campaña y habló con miles de personas y su conclusión es que más es la gente que quiere el cambio. Por eso, aseguró que ganarán ella, Taboada y Xóchitl Gálvez.

En Tlalpan, la candidata a alcaldesa, Alfa González y Taboada le recordaron a la gente que Claudia Sheinbaum les falló como delegada, después como jefa de Gobierno y afirmaron que esa es una razón más para no votar por ella, porque con estos antecedentes "le va a fallar a México".

Ya este domingo, Taboada estuvo en tres alcaldías más. En el teatro Ángela Peralta, en Polanco, cerró campaña con el candidato a la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien como conclusión dijo que la gente le manifestó que "están hasta la madre de Morena".

En Coyoacán, el candidato a reelegirse, Giovani Gutiérrez aseguró que le va a cerrar el paso a la inexperiencia y corrupción, y que además llegará con Taboada jefe de Gobierno en el nuevo Metro, al Estadio Azteca, para inaugurar el Mundial en 2026.

Finalmente, en La Magdalena Contreras, donde Luis Gerardo Quijano busca reelegirse, éste recordó que no hay que creer en las encuestas, porque hace tres años lo colocaban 20 puntos abajo y ganó. Ojalá que la anormalidad democrática no se apodere de algunas colonias y Alcaldías el próximo domingo. Lo veremos.

#### **GLORIETA DE COLÓN**

#### **CANDIDATO DE MORENA ACUMULA ACUSACIONES POR** VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

cado, candidato de Morena a la Alcaldía La Magdalena Contreras e

integrante del cuarto de guerra de la campaña de Clara Brugada acumuló la tercera acusación formal por violencia política contra las mujeres en razón de género, tan sólo en esta campaña. Ahora fue la aspirante del PAN a concejal en esa demarcación, Guadalupe Miriam Meza Ramírez, quien presentó una queja en su contra por expresiones del

'ernando Mer- morenista (ex priísta) durante el debate formal del IECM, y también en una conferencia de prensa. Mercado enfrenta otras dos acusaciones formales de la candidata de Movimiento Ciudadano a alcaldesa, Daniela Nitza Garduño Alvarado, quien presentó una queja ante el IECM y una denuncia ante la Fepade, también por violencia política contra las mujeres en razón de género. Este asunto es más complicado, porque por esta acusación Daniela Nitza tuvo que acudir al debate entre los candidatos resguardada por dos policías.

#### **TORRUCO PONE CARA DE FUCHI**

Con eso de que el junior del secretario de Turismo de López Obrador, Miguel Torruco, candidato de Morena a la Alcaldía Miguel Hidalgo, cree que es más seguro Iztapalapa que esa demarcación, es muy probable que haya pensado que MH es sólo Polanco, Las Lomas y anexas. Esto, porque nos cuentan que cada que visita barrios populares pone cara de fuchi, y no le agrada saludar a los ciudadanos que se encuentra en el camino. Ya para no dejar, al final le pone una sonrisa forzada para las fotos, y llegando a su camioneta de inmediato se cambia de ropa. Torruco resultó ser el mejor alumno de Víctor Hugo Romo, pues como él se comporta pedante y grosero cuando se dirige a sus colaboradores, y peor contra las mujeres. Así los machines.

#### **BORRACHERA EN CIERRE DE HANNAH**

Qué triste espectáculo permitió la candidata de Morena a la Alcaldía Coyoacán, Hannah de Lamadrid, en su cierre de campaña celebrado en la colonia Pedregal de Santo Domingo. Se convirtió en una fiesta con alcohol en vía pública y un escándalo musical. Lo peor, es que los asistentes al mitin, que no rebasaron los 500, eran acarreados de Iztapalapa y Tláhuac.



Foto: Especial

#### BLOQUEAN 11 PUNTOS CARRETEROS Y QUEMAN VEHÍCULOS EN MICHOACÁN; AUTORIDADES LIBERAN VIALIDADES

Por Redacción / El Independiente

nce puntos carreteros fueron bloqueados con vehículos -algunos incendiados- en la región de Tierra Caliente y personal de la Policía la entidad, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional, más tarde liberaron las vialidades.

A través de su cuenta de Facebook, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que logró restablecer este viernes la circulación en los puntos carreteros bloqueados en los municipios de Apatzingán, Buenavista, Parácuaro, Tepalcatepec y Aguililla en Michoacán.

"Dichos bloqueos se realizaron en respuesta a las acciones operativas que se han desarrollado durante las últimas horas en esa región", agregó la SSP estatal.

Sin embargo, cinco vehículos, tres de ellos patrullas de la Policía Michoacán, fueron incendiados la tarde de este viernes en Morelia, por personas a bordo de motocicletas que arrojaron bombas molotov a las unidades, de acuerdo con La Voz de Michoacán.

Las primeras unidades atacadas fueron patrullas, una en salida a Salamanca y la otra en Torreón Nuevo. Además, se registró un atentado, sin lesionados, en las instalaciones del Cuartel Valladolid de la Policía de Michoacán, ubicado en la colonia Nueva Valladolid, lo que desató una intensa movilización de cuerpos de seguridad para intentar dar con los responsables.

#### ASEGURAN ARSENAL BÉLICO EN APATZINGÁN, MICHOACÁN

Por la tarde de este 25 de mayo, la SSP de Michoacán aseguró un arsenal bélico y pólvoras diversas para la elaboración de artefactos explosivos tras el reporte de narcobloqueos en el municipio de Apatzingán.

En una tarjeta informativa, la SSP estatal explicó que agentes de las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) aseguraron un vehículo abandonado, marca Cadillac Escalade, que contaba con reporte de robo en la localidad de Rancho California de Apatzingán, esto responder a reportes de bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos del municipio.

"Los agentes hallaron artefactos explosivos improvisados, material explosivo, cargadores, cartuchos, equipo táctico y enervantes con características de la marihuana" dentro del vehículo.

Durante el decomiso, destacaron entre los objetos hallados: 3,438 kilogramos de clorato de potasio; 4,616 kilogramos de pólvora negra; 376 gramos de pólvora aluminizada y 326 gramos de marihuana.

Además, se encontraron 53 contenedores para la elaboración de artefactos explosivos; 1 granada de gas lacrimógeno; 64 cargadores de diversos calibres; 1,520 cartuchos útiles y 18 unidades de equipo táctico.

#### MATAN A BALAZOS A NIÑO DE 13 AÑOS EN CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA

En Ciudad Juárez, Chihuahua, asesinaron a un menor de edad; los primeros reportes señalan que tres adolescentes fueron atacados a balazos en calles de la colonia Adolfo López Mateos

Un niño identificado como Emir "N", de 13 años, murió y dos más resultaron heridos tras un ataque a balazos en la colonia Adolfo López Mateos del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2024, en el cruce de las calles Doctor Arroyo y Pantitlán, donde los tres adolescentes fueron agredidos con disparos de armas de fuego.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua reportó el fallecimiento de Emir "N", quien había sido llevado en un automóvil para recibir atención médica en el Hospital General.

En tanto, tras el ataque resultaron lesionados Fernando "N", de 17 años, quien fue trasladado por sus familiares a un hospital del IMSS, así como Kevin "N", de 13 años, a quien sus familiares llevaron al Hospital Infantil.



Málisis de los resultados

XICCEN

MARION SERVICIONES DE LA COMPANSIÓN DE

Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero, durante la presentación de los resultados del análisis de México en la prueba PISA. (Foto: Cuartoscuro)

## DESACATA SEP ORDEN JUDICIAL PARA APLICAR PRUEBA PISA

Por Redacción / El Independiente

iudad de México, (AMEXI). - Derivado de un amparo presentado por Educación con Rumbo, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Mexicana para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) llevar a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que en México se aplique la Prueba PISA en 2025.

Lo anterior, toda vez que a la fecha las autoridades en materia educativa no han asegurado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleve a cabo el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), que evalúa los rubros de lectura, matemáticas y ciencias de los niños de 15 años en México.

El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz refirió que, dentro del amparo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Mejoredu se han negado a cumplir la suspensión concedida por el Poder Judicial de la Federación, lo cual pudiera dar lugar a sanciones que van desde multas hasta la destitución e inicio de procedimientos de carácter penal.

"Al día de hoy, la SEP y Mejoredu se han abstenido de cumplir la suspensión concedida en el amparo, lo cual resulta extraño en dos vertientes: la primera por desacatar una instrucción del presidente de la República, quien manifestó que la Prueba PISA se realizaría.

"La segunda, por violar un mandato del Poder Judicial de la Federación, por lo cual tanto la secretaria de Educación Pública como la comisionada presidenta del Mejoredu deben rendir cuentas a la sociedad y a las instancias competentes", precisó Ortiz.

#### FALTAN OCHO SEMANAS PARA QUE CONCLUYA EL CICLO ESCOLAR

Por su parte, Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, precisó que hay una ventana de oportunidad para llevar a cabo la Prueba PISA considerando que estamos a ocho semanas de que concluya el ciclo escolar, dentro de la cual debe realizarse una prueba piloto que establezca los parámetros de la Prueba Pisa a ejecutar durante 2025.

"Quien está en contra de llevar a cabo la Prueba PISA en México, está en contra del derecho humano de los niños a una educación científica, de excelencia y de mejora continua como lo establece la Constitución y los Tratados Internacionales, por lo cual la sociedad civil exigirá cuentas ante las instancias legales que correspondan", indicó la también activista y defensora de los derechos humanos de los niños.



Foto: Cuartoscuro.

## PATRULLA FRONTERIZA PERDIÓ EL 25% DE SUS AGENTES BAJO EL GOBIERNO DE BIDEN: *BREITBART*

Por Redacción / El Independiente

n artículo escrito por el Washington Examiner afirma en su titular que "la Patrulla Fronteriza ha perdido una cuarta parte de [su] fuerza laboral desde las elecciones de 2020". Si bien el titular y el artículo parecen ser técnicamente correctos, dejan la impresión de que hay muchos menos agentes patrullando la frontera, una conclusión que no es exacta.

En un artículo de Anna Garitelli titulado "¿El efecto Biden? La Patrulla Fronteriza ha perdido una cuarta parte de su fuerza laboral desde las elecciones de 2020", afirma el escritor que más de 4.000 agentes federales abandonaron la Patrulla Fronteriza de EE. UU. durante los últimos tres años y medio fiscales. Técnicamente, según fuentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que hablaron con Breitbart Texas, esto es correcto.

#### **ELWASHINGTON EXAMINER INFORMA**

La Patrulla Fronteriza está compuesta por más de 19.000 agentes. Entre octubre de 2020 y abril de 2024, exactamente 4.281 agentes federales del orden abandonaron la organización.

El número total de agentes que abandonaron la Patrulla Fronteriza incluyó a aquellos que renunciaron, se vieron obligados a retirarse debido a su edad o al número de años en el trabajo, o que optaron por retirarse tan pronto como se volvieron elegibles.

El artículo deja al lector con la impresión de que hay muchos menos agentes de la Patrulla Fronteriza asegurando la frontera de nuestra nación que antes de que el presidente Biden asumiera el cargo. Fuentes de la Patrulla Fronteriza,



Foto: EFE

que no están autorizadas a hablar con los medios, le dijeron a Breitbart que la agencia aumentó la contratación para seguir el ritmo de los agentes que dejaron la agencia por jubilación, renuncias, despidos u otros medios de separación. La fuente le dijo a Breitbart que poco menos de 20.000 agentes de la Patrulla Fronteriza están trabajando actualmente para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

"En este punto, el problema no es la cantidad de agentes en el campo", dijo la fuente a Breitbart. "Es el nivel de experiencia de los agentes que quedan atrás después de jubilaciones anticipadas y otras separaciones".

El artículo analiza los problemas de moral que han llevado a una tasa de jubilación más alta de lo normal para los agentes de la Patrulla Fronteriza desde octubre de 2020. El artículo dice:

"La administración es muy mala para la moral", dijo un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza que no estaba autorizado a hablar con los medios y habló bajo condición de anonimato. "No estoy tratando de ser político. Sólo estoy hablando de hechos. Se ha vuelto tan político. La captura y liberación es desmoralizadora para los agentes".

Matthew Hudak, segundo al mando recientemente retirado de la Patrulla Fronteriza, dijo que el trabajo de muchos agentes se había vuelto comparable al Día de la Marmota: arrestar a inmigrantes ilegales y luego liberarlos a Estados Unidos en lugar de detenerlos o expulsarlos. Hudak dijo que era humillante para los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley que habían jurado proteger el país.

Las fuentes de Breitbart confirmaron el problema de la moral. "Un número mucho mayor de agentes de lo normal se está retirando de la Patrulla Fronteriza en su primera oportunidad de elegibilidad", dijo una fuente a Breitbart Texas. "La moral es definitivamente una de las razones del éxodo".

La fuente explicó que los agentes se jubilan en la primera oportunidad a pesar del menor pago de jubilación que recibirán.

"Entre 2014 y 2020, el número de jubilaciones anticipadas promedió 257 por año", informó el Examiner. "Desde 2021, esa cifra se ha más que duplicado a un promedio de 529 agentes que optaron por irse en la primera oportunidad que tuvieron de ser elegibles".

Los agentes culpan a la administración Biden por el elevado número de jubilaciones anticipadas.



Foto: EFE

#### SENADO DE ARIZONA APRUEBA INCLUIR EN LA BOLETA ELECTORAL, LEY QUE AUTORIZA ARRESTAR A MIGRANTES

Por Redacción / El Independiente miso de trabajar. La Cámara de Repre-

os Ángeles (EFE).- El Senado de Arizona aprobó someter a votación popular, en las elecciones presidenciales de noviembre próximo, una medida antiinmigrante que permitiría a la policía detener a inmigrantes que crucen de forma irregular la frontera.

Con 16 votos a favor y 13 en contra, la mayoría republicana del Senado logró avanzar la iniciativa HCR2060, también conocida como: 'Ley para proteger la frontera', que aún necesita la aprobación de la Cámara Baja de ese estado para estar en la boleta electoral.

Los partidarios dicen que la iniciativa tiene como objetivo asegurar la frontera sur, abordar la crisis del fentanilo y regular la inmigración indocumentada.

La HCR2060 criminalizaría la migración indocumentada, otorgando a la policía local el poder de arrestar a inmigrantes que crucen la frontera de manera irregular.

Además, la propuesta otorgaría inmunidad civil a los funcionarios del gobierno local y a la policía por daños a la comunidad producto de la ley.

También convierte en delito menor el hecho que una persona presente documentos falsos para evadir el programa federal de E-verify, el cual comprueba si las personas tienen permiso de trabajar. La Cámara de Representantes de Arizona votará el próximo mes la medida. Si es aprobada la iniciativa estará en la boleta electoral de noviembre.

Los republicanos han buscado dejar en manos de los votantes la medida para evitar el veto de la gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, que ha logrado bloquear varias medidas antiinmigrantes desde que llegó al poder.

Noah Schramm, de la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU) de Arizona, criticó hoy en un comunicado la iniciativa republicana. "La HCR2060 viola las protecciones fundamentales del debido proceso para los inmigrantes y crea un sistema estatal de aplicación de la ley de inmigración que impacta a todos los residentes de Arizona", sostuvo.

El jefe del Departamento de Policía de San Luis, Nigel Reynoso, también se unió a las voces de rechazó. Este miércoles dijo en un comunicado que la medida impondría una carga adicional a su agencia.

"Francamente, también nos faltan los recursos. No quiero que mis oficiales tengan la responsabilidad de hacer cumplir la ley federal sin los fondos adecuados que nuestro departamento necesita. No puedo apoyar esta versión del proyecto de ley", ahondó Reynoso.

#### DEPORTACIÓN MASIVA Y MURO FRONTERIZO; PROMESAS DE TRUMP FRENTE A HISPANOS EN EL BRONX, NUEVA YORK

Por Redacción / El Independiente

ntre gritos de "Send them back" (Depórtenlos) y "Build the wall" (Construye el muro), el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021) prometió "la mayor deportación criminal de la historia" en su discurso ofrecido en El Bronx, el condado más pobre de NYC y uno de los más demócratas del país.

Trump, nativo de Nueva York que espera volver a la presidencia en las elecciones de noviembre, sugirió que los inmigrantes "están creando un ejército desde dentro" porque "suelen tener buen físico, entre 19-25 años, casi todos son hombres, y están en edad de luchar".

El candidato republicano de 77 años fue recibido por un público "entregado al que

encendió con sus temas habituales de campaña, especialmente la inmigración, y hasta con lecciones de vida". Aunque ya no vive en Nueva York, Trump ha estado en la ciudad con frecuencia en los últimos días por el juicio que enfrenta por supuesto pago a la actriz porno Stormy Daniels.

El mitin en Crotona Park reunió a miles de personas -10,000 según la organización y 3,500 según la ciudad- de gran diversidad en raza y edades y que le mostraron un apoyo fervoroso, mientras un imponente despliegue policial separaba a los escasos manifestantes anti-Trump que se presentaron.

En El Bronx, donde más de la mitad de la población es hispana y más de un cuarto es negra, Trump argumentó que "millones" de inmigrantes están dejando vacías las cárceles de sus países, entrando ilegalmente en Estados Unidos y cometiendo "crímenes migrantes". El político citó anécdotas como el "ataque de una banda migrante a policías" en Times Square o el uso de una escuela como refugio migrante en Brooklyn. Además, se proclamó más capaz que su rival, el presidente demócrata Joe Biden, en numerosas ocasiones, durante su discurso y afirmó que los líderes de China, Corea del Norte y Rusia están "en la cima del mundo".

Los seguidores de Trump escucharon admirados sus palabras, incluyendo anécdotas de su trayectoria como empresario inmobiliario en Nueva York, y más aún cuando bromeó con que tenía "una sobredosis de política" y quiso ofrecer una "charla sobre el éxito" a la "gente joven de El Bronx".

El candidato concluyó, con su voz ahogada por los vítores, adaptando su lema a "Make Our City Great Again" (hagamos nuestra ciudad grande de nuevo). Y pidió que vayan a votar por los "patriotas que trabajan duro como ustedes y que van a salvar nuestro país. Nuestro voto va a ser demasiado amplio como para ser manipulado", en refe-

rencia a sus no comprobadas acusaciones de fraude en las presidenciales de 2020, cuando fue vencido por Biden.



Foto: EFE

#### LUEGO DE MESES, HAMÁS ATACA TEL AVIV; MIENTRAS EN RAFAH, ISRAEL MATA A 50 GAZATÍES

Por Redacción / El Independiente

erusalén (EFE).- El centro de Israel, incluido Tel Aviv, sufrió ayer domingo por primera vez en unos cuatro meses un ataque con cohetes, que no causó heridas ni grandes daños, y que fue reivindicado por Hamás, cuyo brazo armado lo calificó como una "respuesta a las masacres sionistas contra civiles".

El Ejército de Israel informó de que los ocho proyectiles se dispararon desde Rafah, en el extremo sur de Gaza, donde las fuerzas armadas mantienen desde el 6 de mayo una ofensiva que ha llevado a la evacuación de casi un millón de personas hacia otros puntos del territorio palestino.

"Los cohetes disparados desde Rafah prueban que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) deben operar en cada lugar desde el que opera Hamás, las FDI continuarán actuando donde sea necesario", declaró el miembro del Gabinete de guerra Benny Gantz en una visita a las comunidades fronterizas con Gaza en defensa de la polémica ofensiva.

El ataque desde el enclave sureño llega en una jornada en la que al menos seis civiles murieron -incluidos niños- a causa de los bombardeos contra una casa. También el campamento de refugiados de Ybina, de esta urbe, fue objetivo del fuego israelí lo que dejó más bajas entre los civiles palestinos.

#### 50 GAZATÍES MUERTOS EN RAFAHTRAS ATAQUE ISRAELÍ

Al menos 50 gazatíes han muerto en la madrugada d ayer en un bombardeo israelí sobre un campamento de desplazados en el noroeste de Rafah, en el barrio de Tal al Sultan, ataque confirmado por el Ejército israelí, dirigido contra dos altos cargos de Hamás.

"Otra atroz masacre fue cometida por las fuerzas israelíes en Rafah, que se ha cobrado hasta el momento la vida de 50 mártires y decenas de heridos, la mayoría de ellos niños y mujeres", indicó un portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó el ataque de su aviación en la zona de Tal al Sultan, "basado en inteligencia precisa" y dirigido contra dos altos cargos del grupo islamista Hamás, el comandante de su división para Cisjordania, Yassin Rabia; y otro alto mando de esa misma división, Khaled Nagar.

"El ala de Hamás en Judea y Samaria (Cisjordania ocupada) es responsable de la planificación, financiación y ejecución de ataques terroristas en toda Judea y Samaria y dentro de Israel", indicó un comunicado castrense sobre ese ataque en Tal al Sultan, barrio de Rafah que las fuerzas israelíes aún no habían ordenado evacuar y que acogía a cientos de desplazados.



Foto: EFE

#### 'EL NINI', UNO DE LOS PRINCIPALES SICARIOS DEL *CARTEL* DE SINALOA, ES EXTRADITADO A EU

Por Redacción / El Independiente

ueva York (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. informó que Néstor Isidro Pérez Salas, también conocido como 'El Nini' y "uno de los principales sicarios del Cartel de Sinaloa", fue entregado a las autoridades estadounidenses para su extradición.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un comunicado que "este es un buen día para la justicia".

El mandatario estadounidense agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su decisión de extraditar a Pérez Salas.

"Nuestros gobiernos seguirán trabajando juntos para atacar la epidemia de fentanilo y drogas sintéticas que está matando a tantas personas en nuestros países y en todo el mundo", agregó el presidente demócrata.

Por su parte, el fiscal general de EE.UU., Merrick B. Garland, dijo en un comunicado que "'El Nini' era uno de los principales sicarios del Cartel de Sinaloa y responsable del asesinato, tortura y secuestro de rivales y testigos que amenazaban la empresa criminal de tráfico de drogas (...). También, participaba en la producción y venta de fentanilo, incluso en Estados Unidos".

El miembro del Cartel de Sinaloa será enviado al estado de Nueva York para enfrentarse a cargos de crimen organizado, tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. 'El Nini' también cuenta con una acusación en un tribunal del Distrito de Columbia (EE.UU.) por presunta implicación en la producción y distribución de cocaína, metanfetamina, posesión de armas de fuego y obstrucción de la Justicia.

Se trata de uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, que antes de su detención ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por su captura.

Hasta ahora estaba detenido provisionalmente en el Penal del Altiplano, prisión de máxima seguridad en el Estado de México, a donde llegó tras su captura el pasado mes de noviembre en Culiacán, estado de Sinaloa, en un operativo de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades mexicanas lo consideran el presunto jefe de sicarios del Cartel de Sinaloa, y el jefe de seguridad de Los Chapitos, y también lo acusan de ordenar ataques a la unidad habitacional militar de Culiacán, de una serie de atentados contra el Ejército y de ejecutar a ocho personas en Tamazula, estado de Durango, en octubre.

Así, tras la entrega, el Departamento de Justicia de EE.UU. agradeció al Gobierno mexicano sus "extraordinarios esfuerzos" en la captura, que se une a "una larga lista de líderes de carteles extraditados" por su responsabilidad al "inundar comunidades (de EE.UU.) con fentanilo y otras drogas", según Garland.

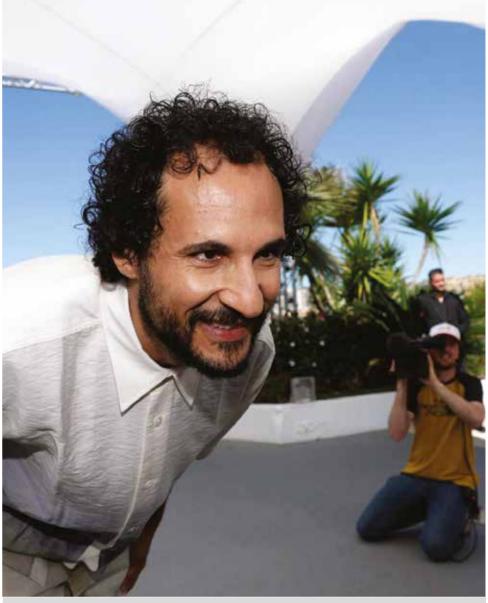

El realizador iraní Ali Abbasi en Cannes. (Foto EFE)

## TRUMP INTENTA FRENAR EN EU EL ESTRENO DE "THE APPRENTICE", UNA CINTA SOBRE SU JUVENTUD

Por Redacción / El Independiente

iguel Ángel Escudero detalla en su reporte para El Diario NY, que, a unos días de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2024, "The Apprentice", cinta que narra la historia del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la forma en la que inició su negocio inmobiliario, ha provocado que el mismo político intente frenar el estreno de la cinta en la Unión Americana.

La película, que recogió grandes elogios, principalmente de su protagonista Sebastian Stan quien interpreta magistralmente a un joven Donald Trump, fue atacada por el equipo del también empresario a través de un comunidad lanzado por el director de comunicaciones Steven Cheung.

"Esta basura es pura ficción que sensacionaliza mentiras que han sido desmentidas durante mucho tiempo. Esto es una interferencia electoral por parte de las élites de Hollywood, que sabe que el presidente Trump retomará la Casa Blanca y vencerá a su candidato elegido porque nada de lo que han hecho ha funcionado", afirmó Steven Cheung Director de comunicaciones de Donald Trump.

#### DONALD TRUMP NO QUIERE A "THE APPRENTICE"

En la misma declaración de Cheung, también se mencionó que se tomarán acciones legales en contra de los responsables de la cinta por "abordar las afirmaciones descaradamente falsas de estos pretenciosos cineastas".

Aunado a lo anterior, los abogados de Trump, de acuerdo con el medio Variety, enviaron una carta de desistimiento a los realizadores de "The Apprentice" para evitar que distribuyan la cinta en los Estados Unidos.

De igual manera, y dentro de la misma carta, se hace una advertencia para que los responsables de la carta eviten obtener un acuerdo de distribución.

Ante esta serie de "advertencias", el mismo equipo de la cinta reaccionó con una serie de declaraciones enfocadas en la "veracidad" de la producción: "la película es un retrato justo y equilibrado del expresidente". A lo anterior, también agregaron: "Queremos que todos la vean y luego decidan".

Dirigida por el realizador danés de origen iraní, Ali Abbasi, "The Apprentice" se centra en la forma en la que Trump comenzó su empresa inmobiliaria en la ciudad de Nueva York, durante la década de los 70 y 80, con ayuda de su abogado Roy Cohn, interpretado por el actor Jeremy Strong.

El título de la película hace referencia al programa de televisión, emitido de enero de 2004 a febrero de 2017, en el que un grupo de empresarios competían por un premio de \$250 mil dólares, así como la oportunidad de dirigir una de las empresas de Donald Trump.

Aún sin una fecha de estreno, "The Apprentice" es protagonizada por el actor de origen rumano Sebastian Stan además de la estrella de la serie "Succession" Jeremy Strong. Aún sin una fecha de estreno a nivel internacional, la película compite por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 2024.



André Jardine, técnico del América y Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, se saludan previo al encuentro. (Foto: Cuartoscuro)

### **AMÉRICA BICAMPEÓN**

Por Redacción / El Independiente

MÉRICA 1-0 CRUZ AZUL

Un América especulativo, defensivo, calculador, pero sobre todo apoyado gracias a su guardameta Luis Malagón quien vive por mucho su mejor momento como profesional, se coronó bicampeón en el Estadio Azteca luego de derrotar por la mínima diferencia a Cruz Azul en el partido de vuelta de la Final del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

El primer tiempo los celestes fueron amplios dominadores del encuentro, sin embargo, la inspiración de Malagón se hizo presente al atajar un buen cabezazo de Ángel Sepúlveda que parecía llevar destino de gol, por si fuera poco, cuando Malagón no intervenía contaba con la fortuna como fue en la recta final del primer lapso cuando Ignacio Rivero voló un disparo estando el cancerbero azulcrema vencido. América resistió el dominio Azul y el encuentro se fue al descanso sin goles en el marcador.

Para la parte complementaria la tónica se mantuvo y al minuto 53 Lorenzo Faravelli manda el balón al fondo de la red y la parcialidad cementera festejaba, sin embargo, el gol fue anulado por fuera de lugar de Uriel Antuna.

La polémica se desató al minuto 77 cuando el árbitro central Marco Antonio Ortiz sanciona una pena máxima por una falta de Carlos Rotondi, sin embargo el VAR llamó al "gato" para revisar la jugada toda vez que se aprecia en la repetición que el defensor del América Israel Reyes buscó tropezarse con la pierna del jugador de Cruz Azul, sin embargo y a pesar de que parecía existir evidencia para cambia la decisión Ortiz confirmó el penal y los locales se fueron arriba en el marcador con anotación de Henry Martín en el minuto 78 de acción.

Tras el tanto de los de Coapa Cruz Azul se volcó con todo al ataque, sin embargo, una vez más desperdició ocasiones claras, quizá la más importante una de Rodrigo Huescas quien definió con tibieza un tiro de media vuelta sobre la recta final, facilitando la tarea a Malagón.

Al final el marcador parcial favoreció a las Águilas 2-1 y de esta forma América es bicampeón del futbol mexicano y llega a 15 títulos de liga.



Foto: Cuartoscuro

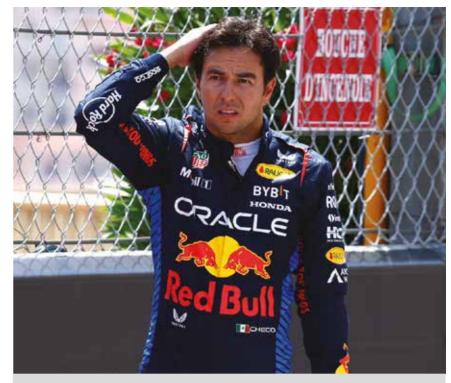

Foto: @SChecoPerez

#### CHECO PÉREZ CULMINA FIN DE SEMANA DE PESADILLA EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO

Por Redacción / El Independiente

I piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez de Red Bull abandonó la carrera del Gran Premio de Mónaco cuando apenas se corría la primera vuelta, luego de que su auto quedara destrozado tras ser impactado por el del danés Kevin Magnussen de la escudería Haas y que a su vez provocó que el monoplaza del tapatío chocara con el del alemán Nico Hulkenberg, coequipero de Magnussen, lo que derivó en que los 3 pilotos tuvieran que abandonar la carrera del principado. Tras quedar fuera de la carrera Pérez declaró a la cadena Fox Sports:

"Fue muy duro el impacto, solo me pegué un poco en el codo, fuera de ello muy frustrante terminar la carrera así de temprano y con tanto daño en el auto. Creo que era muy innecesario, no había a donde ir por parte de Kevin, nunca pensé que iba a quedarse a fondo ya que solo estaba el muro o mi auto, ni siquiera tenía su llanta delantera cerca ni el auto. Me pareció increíble que no hubiera investigación. En tres minutos tomaron la decisión de no investigarlo cuando fue un accidente tan fuerte, tan grande. Es muy frustran-

te, frustrante para todo el equipo porque un accidente así yo creo que se tenía que haber investigado. No había ninguna necesidad de ir a fondo".

El monegasco Charles Leclerc de Ferrari ganó frente a su público, seguido por el australiano Oscar Piastri de McLaren, mientras que el podio fue completado por el español Carlos Sainz de Ferrari.

El mal fin de semana para Pérez trae como consecuencia que siga cayendo en la clasificación del campeonato de pilotos, mismo que es liderado por su coequipero, el tricampeón del mundo Max Verstappen de los Países Bajos con 169 puntos, Leclerc es segundo con 138 unidades, el británico Lando Norris de McLaren ocupa la tercera posición con 113, la cuarta plaza es para Carlos Sainz con 108 puntos mientras que el piloto tapatío ha caído a la quinta posición con 107 unidades.

En cuanto al campeonato de escuderías Red Bull continúa a la cabeza con 276 puntos, seguido por Ferrari con 252 mientras que McLaren está en la tercera posición con 184 unidades.

La próxima fecha de la Fórmula 1 se correrá en Canadá entre el viernes 7 y el domingo 9 de junio.



Foto: @SChecoPerez

Con gol de *penalti,* 

el América es

bicampeón

▶ 23

#### LA JOROBA: UNA COLUMNA DE VÉRTEBRAS PUNZANTES



Por Addis Tuñón

Hola a mis luminosos reflectores (reflexivos lectores)!, este lunes su Jorobita anda medio pandeada, las desveladas ya no las aguanto como antes. Pero ir a una boda tan emotiva, valió toda esta resaca que me traigo.

La novia, este fin de semana, fue Bertha Ocaña, hermana de Octavio. La cita fue en el condado de Sayavedra, ya saben, una se puso sus mejores trapitos con lentejuela cocida a mano y los tacones más cómodos para disfrutar del acontecimiento. Fue inevitable recordar al gran Benito, el estaría muy contento por su hermana. Al inicio de la recepción y

#### QUEDÓ ACLARADO EL SUPUESTO "INCESTO" DE LOLITA CORTÉS

Hace dos sábados me quedé

trabada con la entrevista

que Gustavo Adolfo Infante

le hizo a Lolita Cortés, o sea

ella, entre muchas cosas que

revela, presume cómo fue que

se involucró con su hermano y

hasta tuvo hijos con él

luego de las bodas civil y religiosa, se compartió un video del actor posando en diferentes momentos con su familia, haciéndolo parte de un momento tan especial. Don Octavio lle-

gó algo abrumado, el auto de lujo que transportaba a la novia tuvo una falla mecánica, pero el incidente no pasó a mayores y para cuando abrió la pista de baile con su hija la mayoría lloramos de gusto, ¡por fin un día feliz luego de tantas lágrimas!

En la mesa que me asignaron coincidí con Francisco y Fernando, los abo-

gados humanistas que llevan el caso de Octavio Ocaña ante la fiscalía del Estado de México, obvio les pregunté cómo va el asunto. Resulta que pronto se dará sentencia definitiva al policía que está detenido y por otro lado la demanda humanitaria para reposición del daño será definida en unos

meses. Innegable es que no hay dinero que pague el dolor de la injusticia, pero sí se tiene que resarcir de alguna manera el daño. Que paquen.

El viernes que logré dormir a mis chamacos me dispuse a ver la serie de "Quién lo mató", ficción inspirada en el asesinato de Paco Stanley. Debo reconocer que lo están logrando, la

edición y actuaciones IM-PE-CA-BLES. Habían pasado unos minutos y yo dejé de preguntarme si Boneta se parece o no a Jorge Gil, o porqué Mario Bezares está más flaco y Paola Durante se ve como Belinda antes de sus arreglitos. La neta es que basándose en el libro de Gil logran impactar al televidente. Y aunque los involucrados están que se los lleva pifas del coraje porque ni autorización les pidieron, mucho menos les pagaron derechos por el uso de su historia, pues con la penita, yo ya quiero ver el siguiente episodio.

Hace dos sábados me quedé trabada con la entrevista que Gustavo Adolfo Infante le hizo a Lolita Cortés, o sea ella, entre muchas cosas que revela, presume cómo fue que se involucró con su hermano y hasta tuvo hijos con él.

Las cosas son como son, como las cuentan y como las interpretamos. No me quedé con la duda y localicé a la media hermana de la actriz Liza Muriel, y ella me aclaró el escabroso tema y en efecto Lolita Cortés trató como hermano a Sergio desde que eran muy niños, pero ya que crecieron pues se volvieron a ver y vaya que se dieron la desconocida.

Eso no es incesto, pero si da lugar a la conversación, ¿te meterías a la cama con alguien que desde niñ@ viste como tu herman@? Es una pregunta que la mayoría contestaríamos sin chistar en negativo. Pero así son las cosas del amor. Lolita es una mujer controversial y genuina. Ni quien lo dude.

Por último, les cuento que esta mañana la conductora Ingrid Coronado no está en la gustada sección "Pajaritos en el alambre" eso escuché en los pasillos de Imagen, pero no puedo revelar quién tomará el lugar de ese sillón al lado de mis guapas Ana María Alvarado y Johana Vegabiestro. Les sugiero que vean Sale El Sol, much@s harán corajes, pero a mí me gusta que haya polémica. Bueno, me despido de ustedes deseando que tengan una semana bonita, llena de logros merecidos y algún que otro gustito.

¡Nos leemos el viernes! y famosos, ¡ándense derechitos que solo La Joroba les estira los huesitos!

@Addisperiodista XTunonaddis en instagram



Foto: IG: @soylolacortes

EL

INDEPENDIENTE TV



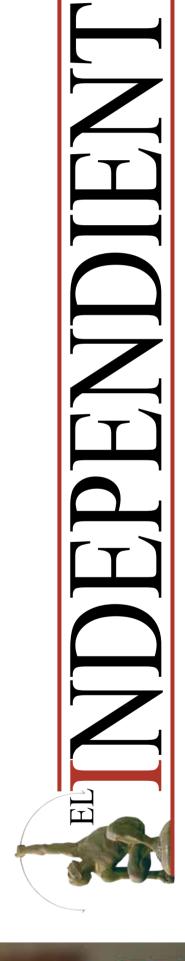







